## **PUBLICIDAD**





23-27 de sept. corferias

# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.207 16 DE SEPTIEMBRE DE 20204 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505732

# siendo pioneros en impulsar años **el futuro de la industria**







METALMECÁNICA PLÁSTICOS





CLIMATIZACIÓN

ENERGÍA



AVIACIÓN NO TRIPULADA



Encuentre toda la información de la feria en: feriainternacional.com

Registrese como profesional en: feriainternacional.com





















23-27 de sept corferias

# siendo pioneros en impulsar el futuro años de la industria

## **Muestra comercial:**

Maquinaria industrial, avances tecnológicos, bienes de capital, insumos y materias primas.

## **Conversatorio:**

El futuro de la industria en Colombia: retos y oportunidades en la cuarta y quinta revolución industrial.

Laboratorio de innovación

## Agendas académicas:

- **Industry Talk**
- Energy Talk
- Imocom
- **Expo Acaire**
- Innova Talk
- Aviación no tripulada

## LaserTech:

Experiencia láser en producción.





METALMECÁNICA PLÁSTICOS CLIMATIZACIÓN







Salones especializados:







Feria paralela:



Registrese como profesional en: feriainternacional.com

Encuentre toda la información de la feria en: feriainternacional.com



El Ministerio de Comercio llegó a un acuerdo con las siderúrgicas para protegerlas de las importaciones de países como China y Turquía, que llegan a un costo muy inferior. Estos son los planes. / Negocios p. 14







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.207 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 709339 505733



Con el estadio lleno (37.382 asistentes), la selección Colombia perdió contra la de Países Bajos desde el punto penalti. / EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

## No a la polarización

Iris Marín Ortiz, la primera mujer en estar a la cabeza de la Defensoría del Pueblo, asegura que le dará un nuevo enfoque al ente de control. Explica cuáles son sus prioridades. Además, asegura que no polarizará y que se mantendrá libre de cualquier poder político. / Tema del día p. 4

## Semana clave para Petro

A la jornada de marchas a favor del mandatario se suma la cita en el Consejo Nacional Electoral para retomar el análisis del expediente de Petro, mientras que el Congreso deberá definir el futuro del presupuesto y continuar con las discusiones de las reformas laboral y pensional. / Política p. 6

## IVA para vehículos híbridos

La inclusión en la Ley de Financiamiento de una propuesta para gravar a los vehículos híbridos, ha generado todo un debate alrededor de su contribución a la reducción de gases contaminantes. Gremios advierten que podría afectar a la venta de autos. / Vivir p. 8



## El temprano roce con el presidente Gustavo Petro

Justamente después de su posesión, el presidente Petro llamó "muñecas de la mafia" a un grupo de mujeres periodistas y usted saltó a la defensa de ellas. ¿Cómo hacerles frente a esos grandes poderes que llegan a vulnerar los derechos humanos de alguna manera?

La Defensoría del Pueblo ante todo es una

voz. Es decir, no va a meter a la cárcel a nadie, no va a sancionar a nadie, es una voz de legitimidad en favor de los Derechos Humanos. La manera de hacerles frente es diciendo las cosas como son, rechazando aquellos hechos que de alguna manera desconocen los Derechos Humanos, decirlo claramente, no con el ánimo de caer en la polarización que nos invade en este país, sino de que no perdamos el centro de nuestro trabajo, y llamar a las autoridades, no importa qué autoridad, si es de derecha, de izquierda, si es el Presidente de la República, o del Congreso, no importa quién. La manera de hacer frente es diciendo las cosas como son, rechazando aquellos hechos que desconocen los Derechos Humanos.

# Temadeldía

Defensora del Pueblo

## "No obedecemos a ningún sector del poder", Iris Marín Ortiz

La primera mujer en manejar las riendas del ente de control habló con **El Espectador** sobre los retos que tiene, el enfoque que le dará a la entidad, y los problemas que requerirán especial atención durante los próximos cuatro años.



JHORDAN C. RODRÍGUEZ

Iris Marín Ortiz fue elegida por la Cámara de Representantes como la primera mujer líder de la Defensoría del Pueblo. En diálogo con El Espectador, la defensora habló de su reciente paso por la Corte Constitucional y el cambio de enfoque que le dará al ente de control. Se describe como una defensora de Derechos Humanos y feminista que, aunque convenció a 170 congresistas de que votaran por ella para hacerse con el cargo, promete que no politizará la entidad y que la mantendrá libre de cualquier poder político.

#### Usted es la primera mujer que toma las riendas de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es el sello que quiere dejar en su paso por la entidad?

Llego como la primera mujer en ocupar este cargo. Es inaudito que en más de 30 años que tiene la Defensoría del Pueblo funcionando, pues no hubiera habido una mujer al frente, porque de hecho, excepto en la Presidencia de la República, todas las otras altas instituciones del Estado habían tenido una mujer: presidenta del Congreso, procuradora, fiscal, contralora... Mi primera apuesta es ser coherente con el hecho de ser mujer y trabajar fuertemente en contra de la discriminación y la violencia contra nosotras. Es muy triste que sea tan necesario trabajar en contra de la discriminación contra la mujer.

### ¿Cuál será la prioridad en su agenda?

Mi agenda tiene dos ejes: uno, el de la paz y otro, el de la igualdad. Entonces, la paz es el tema de cumplir el Acuerdo de Paz de 2016, seguir trabajando en estos procesos que he emprendido en el Gobierno Nacional, para que ojalá termine en una mejor protección de la población civil, porque desafortunadamente la gente no está bien actualmente y la situación de derechos humanos ha empeorado. Por otra parte, el tema igualdad social y desigualdad, así como la racial, y la igualdad entre campo y ciudad. La Constitución del 91 tuvo una apuesta de paz, pero la paz no es solo el desarme y ahí acaba.

La paz es la sostenibilidad en el sentido de que haya igualdad socioeconómica, que los niños y niñas no tengan como su mejor opción de futuro tomar un arma e irse a un grupo armado. Todo el tema de desigualdad socioeconómica, desigualdad entre el campo y la ciudad; y por ejemplo, hemos visto que en el Acuerdo de Paz, uno de los temas más graves y retrasados es la implementación del punto uno (Reforma Rural Integral), que esa es realmente la fuerza de sostenibilidad del acuerdo.

#### En la Corte Constitucional vio casos de vulneraciones a derechos humanos. Con esa experiencia, ¿cuáles son las problemáticas en donde deben ponerse los mayores esfuerzos?

Yo tengo un decálogo de prioridades. El primer tema es la violencia contra la mujer. El segundo es la prevención de la violencia generada por el conflicto armado y la criminalidad organizada, ahí está todo el tema de sistema de alertas tempranas, el rol humanitario de la Defensoría del Pueblo, etcétera. Un tercer tema es el cambio climático y el medio ambiente sano. Estamos teniendo una crisis muy seria de desplazamiento ambiental, de emplazamiento, de la necesidad de reubicar comunidades afectadas por el cambio climático, y no tenemos una legislación o una política pública acorde a las necesidades que se tienen, entonces mi idea es desde la Defensoría acompañar a las comunidades de una parte, y de otra parte promover la política pública, para que podamos mejorar la adaptación al cambio climático y toda la respuesta a los fenómenos migratorios relacionados con desastres y cambio climático.

El otro tema está relacionado con la niñez y la juventud, y lo que he llamado "el derecho a un buen futuro", porque ese derecho es un derecho emergente de derechos humanos y

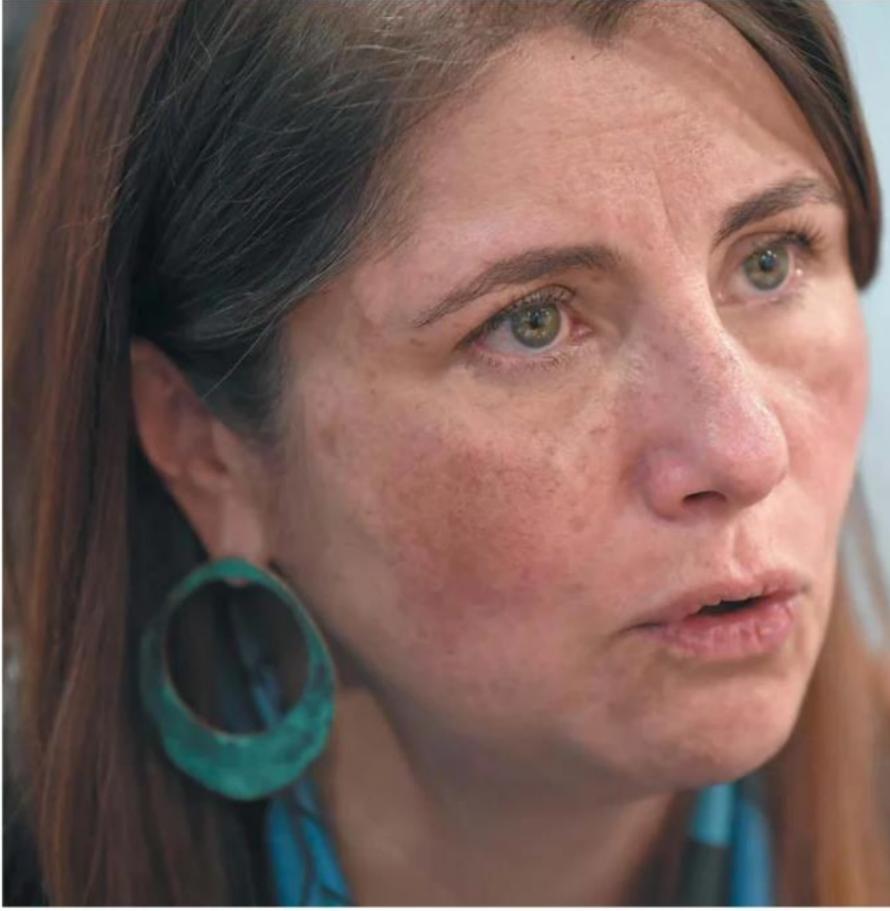

Iris Marín Ortiz fue posesionada por el presidente Gustavo Petro el pasado 30 de agosto en Nuquí (Chocó)./ Mauricio Alvarado

básicamente me pareció muy linda la denominación, y creo que representa muy bien lo que quiero plantear, y es la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes se sientan acogidos por la sociedad y sientan que pueden tener un proyecto de vida.

Otro tema es la crisis carcelaria. Hay un estado de cosas inconstitucional alrededor de este tema, he hecho en estos días un recorrido con los defensores y defensoras regionales y he encontrado que, efectivamente, la Corte Constitucional ya lo manifestó así, y el tema es dramático en prácticamente todas las regiones del país, el hacinamiento no solo carcelario, sino sobre todo en centros de detención transitoria, es decir, en estaciones de policía que están hechas para que alguien pase la noche mientras que le resuelven la situación, se están volviendo centros de hacinamiento, donde tenemos hacinamientos muy altos en unas regiones más que en otras, pero en todo el país.

El último es todo el tema de crisis migratoria y especialmente en el Tapón del Darién, donde hay migrantes que están pasando la frontera y no tienen acceso a atención humanitaria, hay desaparición, niños no acompañados, no hay registros de entraday salida del Tapón del Darién, es decir, entran 10 y salen cinco, ¿y qué pasó con los otros cinco?, nadie lo sabe.

Usted fue ternada por el presidente Gustavo

Petro y en la Cámara de Representantes sacó 170 votos. ¿Cómo logró todo ese apoyo político?

Habría que preguntarles a ellos por qué me vieron como la mejor opción. Desde el primer día que fui ternada les envié un correo electrónico a todos los miembros de la Cámara, desde el Pacto Histórico hasta los del Centro Democrático y a todos sus intermedios. Desde el principio quise que me eligieran todas las bancadas para tener la mayor legitimidad posible para desempeñar mi labor. Les traté de transmitir, y creo que lo logré, la importancia de que la Defensoría del Pueblo no le perteneciera a ningún sector político.

Yo llegué ternada por el Presidente de la República y por eso estoy muy agradecida, y creo que tuvo un gesto con las organizaciones de derechos humanos y un gesto feminista, en la medida en que garantizó que fuera una mujer la primera Defensora del Pueblo. Pero también me proclamé como una candidata independiente, que no hubiera trabajado con el gobierno, y yo venía de la Corte Constitucional. Quise decirles que yo iba a ser independiente en el sentido de que mi única lealtad iba a ser, es y será con los derechos humanos, que no pertenecen a un partido político ni a un grupo de poder. Lo que ofrecí es que la Defensoría del Pueblo fuera un espacio de alivio para las diferentes posiciones políticas.

¿Cómo garantizar que la Defensoría del Pueblo

## La preocupación por la violencia contra mujeres

"Entre mayo del año pasado y mayo de este año hubo 630 feminicidios. Yo pido que se reflexione, porque, por ejemplo, firmantes del Acuerdo de Paz han matado a más de 430 desde 2017. Este año 116 líderes sociales

han sido asesinados. Y en un año, 630 casos de feminicidios. No quiero minimizar los otros hechos que son igualmente muy graves y la Defensoría del Pueblo les va a dar toda la importancia. Solo quiero llamar la atención sobre la magnitud de la persecución de género que hay en contra de las mujeres y que esto, por ejemplo, si fuera un grupo étnico sería un genocidio; es supremamente grave", dijo la Defensora del Pueblo a El Espectador.



no se vuelva un fortín político, como lo dicen, de administraciones pasadas?

Hay unos criterios que yo he compartido públicamente al interior de la Defensoría del Pueblo, están en las redes, en mi discurso de posesión y es que me he comprometido, primero, a que todas las personas que trabajen en el directivo de la Defensoría del Pueblo deben ser personas comprometidas con los derechos humanos y este compromiso no lo mido exclusivamente por los cartones, sino por el corazón. Yo creo que el tema de trabajar por los derechos humanos, es un tema de que a uno le duela la injusticia, venga de quien venga y afecte a quien afecte. Segundo, la independencia, esto quiere decir que no obedecemos a ningún sector de poder, solo nos debemos a los derechos humanos y ese es nuestro trabajo exclusivo. Tercero, la incorruptibilidad. A veces me decían que deben ser personas que no tengan antecedentes penales, pero no es solo que no haya corruptos, sino que seamos incorruptibles, que es un estándar mayor, y es realmente ser intolerantes con la desviación de los recursos públicos de la entidad para causas que no sean las de los Derechos Humanos. Nosotros tenemos el privilegio de tener los recursos públicos de los impuestos de los colombianos para ejercer esta labor, entonces tenemos que ser absolutamente responsables en el uso más eficiente de sus recursos y no admitir ningún tipo de desviación.

¿Cómo conectar a distintos actores en un contexto donde se intenta llegar a la paz, pero con grupos que se alejan del diálogo e intensifican los ataques armados?

Soy amiga y defensora de que la violencia del país se termine por medios dialogados y por acercamientos, que es la vocación de paz de la Constitución del 91, una paz amplia que no es solamente el fin de la violencia política o el conflicto armado, sino de cualquier tipo de violencia que afectara a los derechos humanos de la población. La mejor forma de hacerlo es por medios pacíficos y dialogados, sin embargo, esto no puede pervertirse, y es importante que estos diálogos y acercamientos puedan redundar en la protección de la población que está sometida al poder violento de estos grupos armados, y ahí, yo creo que hay un reto que tenemos en este momento como país, y es que estos diálogos no desmejoren la situación de derechos humanos.

Desafortunadamente, la situación de derechos humanos en este momento es muy crítica y de derecho internacional humanitario. Están subiendo el reclutamiento forzado. las economías ilícitas se han venido expandiendo, la violencia sexual contra mujeres y niñas, el desplazamiento forzado, el confinamiento, etc. Lo que yo he ofrecido a esas mesas de diálogo es que la información de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de la dinámica de la violencia en los territorios pueda ser considerada por ambas partes en esos diferentes acercamientos o negociaciones, para que se adopten medidas humanitarias de protección de la población y disminuyan estos índices de violencia. De todas maneras, el Presidente de la República conserva sus facultades de control del orden público a través del uso de la fuerza, y la Fiscalía y la Rama Judicial también tienen sus facultades de judicialización, y no las pueden dejar de lado.

#### ¿Cómo lograr que las instituciones sí atiendan las advertencias del Sistema de Alertas Tempranas?

El sistema de alertas tempranas es un patrimonio del país, son muy reconocidos los diagnósticos del sistema, es muy reconocido por todas las organizaciones e instituciones. Donde creo que hay fallas es en la implementación de las recomendaciones, en que tengan un impacto real en la prevención de las violaciones de derechos humanos, que además es su finalidad. Pero tenemos un buen diagnóstico, y actualizado, y funciona bastante bien. La propuesta es primero priorizar las recomendaciones desde el 2017, el sistema de alertas tempranas ha producido unas 5.000 recomendaciones y eso no funciona porque son tantas que podría ser ninguna. Queremos hacer una priorización estratégica de cuáles son las recomendaciones centrales que deberían atender las autoridades.

Segundo, quisiera trabajar de la mano con las autoridades, tanto del Gobierno Nacional como de los gobiernos territoriales, para la implementación de las alertas tempranas. La idea es que la Defensoría del Pueblo tenga un rol de liderazgo en la implementación de las recomendaciones, no solo de denuncia y decir "esto está mal".

\*Encuentre la entrevista completa con Iris Marín Ortiz en www.elespectador.com/judicial



## Mujeres todas las letras



Teniente Lizeth Natalia Guío Pérez

Mujer Cafam Huila 2024

Postula a tu candidata al Premio Cafam a la Mujer

hasta el 8 de noviembre

premiomujer.cafam.com.co

PremioCafam
premiomujer@cafam.com.co



dipisquadne op

## Corte Suprema elige hoy a su candidato para Procurador General

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá de manera extraordinaria este lunes para elegir a su candidato a Procurador General de la Nación. El encuentro de los 18 magistrados que conforman en este momento esa instancia está programado para las 9 de la mañana.

Dentro de los 10 finalistas se encuentran

dos "pesos pesados", que suenan como los más opcionados para ser ternados por el alto tribunal: el excongresista de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, y el actual secretario del Senado, Gregorio Eljach.

El pasado jueves 12 de septiembre, la Sala Plena escuchó en audiencia pública a los 10 finalistas que esperan ser elegidos por la Corte para conformar la terna que votará el Senado a finales de este mes, la cual conforman los candidatos de la Corte Suprema, del Consejo de Estado (Luis Felipe Henao) y de la Presidencia.

Para ser elegido como ternado de la alta corte, cualquier aspirante necesita sacar al menos 12 votos de los magistrados. En la plenaria del Senado se tiene previsto elegir, a finales de este mes, al reemplazo de Margarita Cabello en la jefatura del Ministerio Público.

# Política



El presidente Gustavo Petro, desde la cumbre de izquierdas en la Universidad Nacional, pidió salir a las calles para defender al Gobierno. / Óscar Pérez

Se calentó el debate público

## Petrismo y oposición se enfrentan en las calles y el Congreso en una semana trepidante

El oficialismo hará una marcha para rodear al presidente Petro. Sus contradictores se alistan para acudir a instancias internacionales.

### REDACCIÓN POLÍTICA

Tanto para el petrismo como para la oposición la semana que arranca este 16 de septiembre es determinante en su intención de imponer el relato de cada bando político. No solo porque el país asistirá nuevamente a una jornada de marchas impulsadas desde la Casa de Nariño para ratificar la narrativa de un supuesto intento de frenar el mandato del presidente Gustavo Petro, sino también porque sus contradictores reforzarán ante instancias internacionales el presunto

riesgo institucional que está promoviendo el Ejecutivo con sus acciones.

Pero mientras que cada bando ultima sus estrategias, que no tienen fin distinto que disputarse el poder en las presidenciales del 2026, se vienen otros hechos puntuales que hacen que esta semana sea clave.

desde la Casa de Nariño para ratificar la narrativa de un supuesto intento de frenar el mandato del presidente Gustavo Petro, sino también porque sus contradictores reforzarán ante instancias internacionales el presunto está citada la plenacia de este lunes está citada la plenacia formularle cargos, oral (CNE) para retomar el análisis del expediente sobre la presunta financiación de topes electoral sunta financiación de topes electoral está citada la plenacia formularle cargos, oral (CNE) para retomar el análisis del expediente sobre la presunta financiación de topes electoral está citada la plenacia formularle cargos, oral (CNE) para retomar el análisis del expediente sobre la presunta financiación de topes electoral está citada la plenacia formularle cargos, oral (CNE) para retomar el análisma formular el calificado la poner formular el calificado

la campaña presidencial de Petro de 2022.

El jefe de Estado ha usado este expediente de carácter administrativo, que –según lo confirmó públicamente el mismo CNE-en nada toca su fuero como presidente, como el caballo de batalla para asegurar que hay un intento de impedir que culmine su periodo en 2026. Incluso, ha calificado la ponencia que pide formularle cargos, elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), como "chambona".

Todo esto llevó a que se analizara la posibilidad de que el CNE sesionara desde un lugar en el que se garantizara su seguridad, pues se lanzaron alertas tras los ataques del mandatario. No obstante, la presidenta del tribunal político, la magistrada Maritza Martínez (Partido de La U), le confirmó a El Espectador que la sesión se hará en su sede en Bogotá.

"Vamos a sesionar en nuestra sede, esperamos que nos den todas las garantías de seguridad. Lo hemos coordinado con la Policía", le aseguró Martínez a este diario.

En todo caso, la defensa del mandatario –en cabeza del abogado Hugo Carvajal– le envió un oficio al CNE pidiendo que se abstenga de votar hasta que no haya unos pronunciamientos de fondo sobre peticiones que se hicieron en otras instancias buscando proteger lo que consideran es una afectación al fuero presidencial.

Este escenario, lo cual enlaza con el otro punto clave que demarcará el derrotero de esta semana, fue analizado desde sus aristas políticas en el cónclave de 48 horas que la izquierda y otros afines a Petro desarrollaron en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Allí se determinó que las calles serán de nuevo un escenario fijo para el progre-

sismo, por lo que habrá una serie de marchas para rodear la Casa de Nariño y de paso, aupados por el jefe de Estado, presionar decisiones en favor del Ejecutivo en el Congreso y las altas cortes.

"Son los centros de poder los que tienen que ver al pueblo de frente y tomar una decisión: o el pueblo es el dueño de Colombia o el poder se abalanza sobre el pueblo. Estamos hablando de la resurrección de un gigante de verdad, el pueblo de Colombia", les dijo Petro en su intervención. Y eso derivó en que se confirmara que este 19 de septiembre se haga la marcha a favor de la Casa de Nariño, en la cual no se descarta que el presidente haga presencia.

Y solo 24 horas después de esta nueva manifestación callejera, el presidente Petro comenzará un nuevo periplo internacional para, entre otras cosas, profundizar su narrativa en el exterior sobre el supuesto intento de frenar a su administración. Si bien tiene previsto llegar primero a Chicago, el plato fuerte en Estados Unidos lo servirá en Nueva York durante el pleno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Fuentes oficiales le confirmaron a este diario que la línea será en el mismo sentido de lo que ya expresó la semana pasada el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, quien ya dijo ante esa instancia multilateral que hay un supuesto interés de sectores políticos colombianos de afectar a la primera administración de izquierda. Y ahora será Petro el que haga lo propio ante la ONU, pero sumándole su otra denuncia sobre un presunto plan para asesinarlo que involucraría, según él, al jefe disidente conocido con el alias de Iván Mordisco.

### La pelea en el Congreso

Pero el tablero político no solo se agitará en estos cinco días por estos hechos. El Congreso también volverá a ser el escenario de otro duro pulso entre oficialismo y oposición.

En efecto, este lunes se retoma en la plenaria de la Cámara el segundo debate de la reforma laboral, para lo cual los contradictores de la Casa de Nariño alistan una serie de impedimentos para alargar la discusión y no se descarta que intenten afectar el quórum. Y los adeptos del Gobierno esperan darle celeridad al debate para que la iniciativa pueda hacer tránsito hacia el Senado.

Además, lo que será el plato

## Cancillería alista los nuevos precios del pasaporte colombiano

Para el 3 de octubre de 2024 está estipulada la fecha en la que cambiarán las tarifas para el trámite del pasaporte colombiano, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el borrador del documento que modifica los precios de expedición de este documento.

A través de la plataforma del

Departamento Nacional de Planeación, SUCOP, el Ejecutivo publicó el previo de una resolución que modifica el artículo 2 de la 10452 de diciembre de 2023 y fija en 119.680 pesos colombianos el nuevo precio del pasaporte ordinario, mientras que la versión digital tendrá un costo de 136.000 pesos.

El pasaporte ejecutivo electrónico

costará 244.000 pesos; el diplomático electrónico valdrá 136.000 pesos; en Europa y Cuba, los costos serán: 60 euros por el ordinario electrónico y 120 por el ejecutivo electrónico. En el resto del mundo, el ordinario electrónico costará 82 dólares estadounidenses y el ejecutivo electrónico 167 dólares.

Los nuevos costos de este documento regirían a partir del 3 de octubre próximo. A la resolución solo le falta la firma oficial para que se aplique.

fuerte, continuarán los choques por el Presupuesto General de la Nacional del 2025, que el Gobierno del presidente Petro calculó en \$523 billones, pero con un déficit de \$12 billones que se subsanaría con una tributaria que no cayó bien en el Capitolio. El mandatario ya dijo que lo sacaría por decreto si el Legislativo no se lo avala, y desde el Congreso le respondieron que lo sano para el Estado es replantear la iniciativa.

"Nosotros no tomamos atajos ni debilitamos la institucionalidad. En lugar de buscar fantasmas que no existen, lo invito a que se concentre en los resultados que el país espera", precisó el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda. Y en contraste,

el jefe de la Cámara, el representante de Alianza Verde Jaime Raúl Salamanca, dijo que "hay que bajarle el tono al debate político en el país, si no el país no se va a reactivar y todos perdemos".

Y a todo este escenario hay que sumarle que el Centro Democrático y Cambio Radical, los

La marcha de la izquierda y el progresismo para rodear al presidente Gusatvo Petro y a su Gobierno está prevista para el próximo 19 de septiembre.

partidos más fuertes de oposición, acudirán también a la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar la desestabilización institucional que, según sus voceros, estaría ejecutando el presidente Petro con el único fin de mantener al progresismo en el poder más allá del 2026.

Por esto es que la semana que comienza este 16 de septiembre será determinante en varios frentes y servirá, por como lo advierten desde ambos bandos políticos, para profundizar el relato polarizado en el que sucumbió la discusión pública y política. El poder, en las siguientes presidenciales, es el objetivo de las dos vertientes que se están enfrentando.

Bayport Colombia S.A. informa que en el marco de la acción popular con radicado 11001310301020200001400, el Juez Décimo Civil del Circuito de Bogotá, dictó sentencia resolviendo lo siguiente:

#### RESUELVE

PRIMERO: APROBAR el pacto de cumplimiento al cual llegaron las partes, de conformidad con la motivación anterior.

**SEGUNDO:** Disponer la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en cualquiera de los siguientes diarios EL TIEMPO, EL ESPECTADOR o LA REPUBLICA, a cargo de la parte demandada; de lo cual deberá dejar la constancia respectiva dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

**TERCERO:** No hay lugar a designar a una persona natural o jurídica que vigile el cumplimiento de la sentencia, no obstante, el juzgado conservará la competencia para su ejecución, si fuera del caso.

**CUARTO**: En virtud del acuerdo logrado, no se dictan condena en costas para ninguna de las partes.



## Finalizó con éxito la primera misión espacial privada de la historia

El pasado domingo 15 de septiembre finalizó con éxito Polaris Dawn, el primero de tres viajes espaciales del Programa Polaris, de la compañía estadounidense SpaceX, y la primera misión espacial privada de la historia. Durante una transmisión en vivo, se observó cómo la cápsula Dragon se aproximaba a la Tierra v

sus cuatro paracaídas se abrían. En la costa de Florida, Estados Unidos, acuatizó la nave con su tripulación a bordo: el comandante de la misión Jared Isaacman, el piloto Scott Poteet, la especialista de misión Sarah Gillis, y la también especialista y oficial médico Ana Menon. El viaje duró cinco días v. además de lograr sus objetivos, rompió un

par de récords. Alcanzó 1.400 km de altura, la distancia más lejana que ha recorrido el ser humano desde el programa Apolo de la Nasa. También se realizó la primera caminata espacial privada de la historia, en la que el equipo portó los primeros trajes espaciales para actividades extravehiculares (EVA) creados por SpaceX.

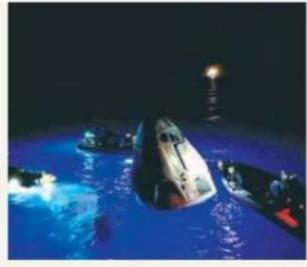

Acuatizaje de la nave./ EFE - SPACEX



Transporte y consumo de energía

## IVA para vehículos híbridos: el debate de fondo de la propuesta del Minhacienda

La idea del Gobierno, de aumentar el impuesto a los vehículos híbridos por considerar que no aportan a la transición energética, despertó una intensa discusión sobre su verdadero aporte para reducir las emisiones contaminantes. ¿Realmente contribuyen o hay elementos que se pasaron por alto en este mercado?



ANDRÉS MAURICIO DÍAZ PÁEZ

amdiaz@elespectador.com @diazporlanoche

El pasado 10 de septiembre fue radicada en el Congreso la Lev de Financiamiento con la que el Gobierno espera recaudar \$12 billones que quiere sumar a su presupuesto de 2025. Una de las propuestas para conseguir esa plata es retirar uno de los incentivos tributarios que tienen los vehículos híbridos en Colombia, que pasarían de pagar un impuesto del 5 % de su valor en IVA, al 19 %, como todos los productos y servicios que tienen ese gravamen.

Tras conocerse la propuesta, Pedro Nel Quijano, presidente de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto). advirtió que esto podría tener un impacto en las ventas de este tipo de vehículos, pues aumentaría su precio final.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, aseguró en una entrevistapara Caracol Radio que la decisión se sustentaba en que "resultó ser una mentira piadosa que con los vehículos híbridos íbamos a hacer transición energética", e hizo referencia a un concepto de la DIAN asegurando que estos son "absolutos consumidores de gasolina y, de vez en cuando, tienen electricidad". Esas declaraciones iniciaron un debate sobre cuál es el aporte de los vehículos híbridos para mitigar el cambio climático.

#### Las diferentes categorías de híbridos

Los híbridos, en resumen, son vehículos que tienen una tecnología que les permite operar con electricidad y un combustible fósil en un mismo sistema. Aunque no son totalmente eléctricos, generan menos emisiones contaminantes en comparación con aquellos que funcionan solo a partir de gasolina asistencia eléctrica que se activa en enchufables.



Estos autos se clasifican en vehículos híbridos (HEV) y vehículos híbridos enchufables (PHEV)/ Getty Images

o diésel.

"Se clasifican en dos categorías: los vehículos híbridos (HEV) y los vehículos híbridos enchufables (PHEV)", explica Guillermo Jiménez, director del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Los enchufables son carros que tienen un motor eléctrico principal y una autonomía para recorrer largas distancias, mientras que el motor de combustible funciona como un respaldo para cuando el eléctrico se descarga.

En los híbridos no enchufables hay, al menos, tres tipos de tecnología que operan de manera muy diferente. "Los primeros son los microhíbridos", dice Álvaro Zambrano, Magister en Ingeniería Eléctrica e investigador de la Universidad Nacional. Estos tienen un motor que funciona con combustibles fósiles casien su totalidad, vuna

situaciones específicas.

Los siguientes son los semihíbridos, que cuentan con baterías de un tamaño reducido, entre los 12 y los 48 voltios. "El motor de combustión siempre está operando y el motor eléctrico brinda un apoyo en momentos en los que la combustión no es tan eficiente, como en los arranques o al andar a baja velocidad", apunta Zambrano. La reducción de emisiones en el caso de estos es de entre el 10 y el 15 %, con res-

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, en 2023 se vendieron 27.782 vehículos híbridos, la mayoría no

pecto a un motor convencional de combustible fósil.

El último tipo son los híbridos, que tienen baterías más grandes y que ofrecen autonomía eléctrica. "Es una autonomía reducida, pensada para recorridos cortos o muy baja velocidad", dice el ingeniero de la U. Nacional. En estos, la reducción de emisiones asciende hasta un 20 o 30 %, dependiendo del vehículo.

Otra característica de estos tres autos es que, al no poder conectarse a una toma de corriente, sus sistemas eléctricos se recargan con el motor de combustible, generando emisjones adicionales.

#### ¿Cómo incentivar la compra de mejores tecnologías?

Hasta ahora, todos los híbridos han recibido los mismos incentivos para promover su uso: pagan solo el 5 % de su valor en IVA y no pueden superar el 1 % de su valor en pago de que corregir".

impuestos anualmente. En Bogotá, la ciudad en donde más se venden. además de estar exentos de Pico y Placa, tienen un descuento del 40 % en el impuesto vehicular.

De acuerdo con las cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en 2023 se vendieron 27.782 vehículos híbridos. De estos, apenas 1.799 eran híbridos enchufables. Saber cuál es la tecnología que usan los más de 25.900 no enchufables no es fácil, pues en las cifras disponibles no existe esa distinción.

Sin embargo, por la oferta actual en el mercado colombiano, se estima que la mayoría corresponden a las tecnologías menos eficientes para reducir las emisiones. "Se ha visto un gran avance en las ventas, pero un porcentaje importante son semihíbridos. Tienen todos los beneficios de un híbrido, pero en la práctica están más cerca de ser vehículos a combustión", asegura Zambrano.

Para lograr la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), una de las ideas que ha salido a flote en esta discusión es enfocar los beneficios tributarios en los vehículos eléctricos. El problema es que actualmente Colombia no cuenta con una infraestructura adecuada para hacerlo: hay muy pocas estaciones de carga en el país y las tarifas de energía eléctrica no ofrecen incentivos para evitar picos de consumo durante la noche.

Una de las soluciones para resolver esa dificultad, señala Jiménez, es seguir el ejemplo de otros países en los que se han implementado "tarifas eléctricas por bloques horarios". Esto implica que la energía sea más costosa cuando más se consume, para incentivar que las personas carguen vehículos y otros dispositivos en horas de menos demanda.

Por otra parte, los incentivos tributarios podrían establecerse según la cantidad de emisiones contaminantes que genere un vehículo por cada kilómetro recorrido. De esa manera, "se incentivaría que las personas compren tecnologías más eficientes, que no necesariamente son más costosas", dice Zambrano. Para él, mantener los beneficios sin diferenciar el tipo de vehículo híbrido "es un error que hay

## Testimonios de quienes se han sumado

"Ayudar a la niñez vulnerable siempre ha estado entre mis sueños y propósitos de vida, pues tuve una infancia feliz y también procuré que mis hijos la tuvieran, siendo ese mi deseo para toda la humanidad. Y ya que fisicamente no puedo llegar a todos esos niños y niñas que me necesitan, encontré en UNICEF un lugar de confianza, en el

cual canalizar una ayuda real y concreta para cumplir la misión de mi alma", Iván Sarmiento, donador de "Legado Solidario".

Norma Arenas fue una de las primeras donadoras a UNICEF en 2023: "Yo pienso que es obligación de todo ser humano compartir con los más débiles y lo estoy haciendo con mucho gusto y con todo mi

corazón, porque cumplo con mi hija y con los niños. Es un deber del ser humano que colaboremos, que hablemos con nuestra propia conciencia y se sumen a este campo solidario".

Trascender a través de un acto de generosidad es sinónimo de bienestar para la infancia vulnerable.

Trascender a través de un acto de generosidad como la donación es sinónimo de bienestar para la infancia vulnerable en el país.



Contenido patrocinado por UNICEF y la Fundación Cardioinfantil.





Transforme su herencia en oportunidades: únase a la campaña de UNICEF y la Fundación Cardioinfantil. / Cortesia.

Un apoyo que trasciende

## "Ayuda para siempre": El poder de dejar un legado que transforma vidas

Más allá de las grandes riquezas, cualquier persona puede contribuir a través de bienes, transformando su herencia en apoyo para los derechos de la infancia y la salud cardíaca de los niños y niñas.

¿Ha pensado alguna vez en su testamento? Si bien la pregunta no es habitual, es un buen interrogante sobre esta herramienta que va más allá de lo material y no está limitado a las personas más ricas. Cualquiera puede dejar un legado, incluso con objetos significativos como un collar heredado de la abuela o algo que para usted tenga valor, no importa si es mucho o poco. Sin embargo, a través de su testamento puede ayudar a la defensa de los derechos de niños y niñas, y a que crezcan sanos, educados y protegidos.

rosidad, también de gratitud con la vida. Con este gesto deja una huella en el mundo y permite que nuevas generaciones puedan transformarse, incluso después de que ya no esté físicamente.

Es por ello que UNICEF y la Fundación Cardioinfantil han unido fuerzas en la campaña "Ayuda para siempre", una iniciativa que invita a las personas a dejar un legado perdurable, incluyendo a estas dos instituciones en sus testamentos.

Esta campaña busca asegurar que las futuras generaciones puedan seguir beneficiándose del traciones realizan a favor de la niñez más vulnerable. Para hablar al respecto entrevistamos a Svetlana Noworyta, directora de Donaciones y Sostenibilidad de la Fundación Cardioinfantil - LaCardio-, y a María Ximena Aponte, oficial del proyecto "Legado Solidario" para UNICEF Colombia.

#### Es una propuesta altruista, ¿cómo está el país en términos de este tipo de donativos?

En Colombia, la cultura del "Legado Solidario" ha comenzado a crecer en los últimos cinco años gracias al esfuerzo de varias organizaciones, incluida UNICEF. Aunque todavíanoesunaprácticacomúnen el país, esta forma de donación ya es la segunda fuente de recaudación de fondos en muchos países de Europa y en Estados Unidos.

"Ayuda para siempre" busca justamente invitar a los colombianos a pensar en cómo sus bienes materia-Donar no solo es un acto de gene- bajo vital que ambas organiza- les pueden tener un impacto posi- información.

tivo en las vidas de los niños y niñas, incluso después de su partida. No se trata de hablar de la muerte, sino de dar a la vida un nuevo significado y dejar una huella en el mundo al tomar decisiones que trascienden.

En la Fundación Cardioinfantil, por ejemplo, hemos podido continuar nuestra misión gracias a la generosidad de donantes, gracias a ellos hemos brindado atención médica de calidad a niños y niñas de bajos recursos con enfermedades cardíacas, permitiendo que muchos reciban una segunda oportunidad de vida.

Aunque ya hemos recibido donaciones a través de herencias, aún es poco común que las personas consideren esta opción. Por eso, con esta campaña, buscamos fortalecer la cultura del "Legado solidario" en Colombia, mostrando que es una oportunidad para compartir con quienes más lo necesitan.

Donar no solo es un acto de generosidad, también de gratitud con la vida. Ingrese a www. ayudaparasiempre. com para conocer más

#### ¿Cuál es el proceso para hacerlo?

Es bastante sencillo. En primer lugar, la persona debe decidir qué porcentaje de su herencia o bien específico desea donar, como dinero, propiedades, acciones, joyas, obras de arte o, incluso, una póliza de seguro de vida. Luego, se recomienda consultar con un abogado de confianza o acudir a una notaría para recibir asesoría en la redacción del testamento.

Finalmente, este documento debe ser firmado en una notaría con tres testigos, conforme a la ley colombiana. Si la persona ya tiene un testamento, puede modificarlo en cualquier momento para incluir a estas organizaciones; eso sí, es importante que dejen por escrito la razón social e incluso nuestro NIT para garantizar que los recursos se utilicen idóneamente y que lleguen directamente a las iniciativas.

### ¿A qué se destinarán los fondos?

A proyectos de UNICEF que aseguran que los niños y niñas puedan asistir ala escuela, desarrollen habilidadesintelectuales y emocionales, y reciban apoyo alimentario para combatir la desnutrición. Con esos recursos podríamos llevar filtros de agua a comunidades apartadas para prevenir enfermedades, educando en prácticas de autocuidado, ayudándolos a evitar la violencia, el abuso y el reclutamiento infantil por parte de grupos armados.

En la Fundación Cardioinfantil estamos comprometidos con brindar atención médica de alta calidad a todos los colombianos. Con más de 50 años de trayectoria, nuestro propósito misional ha sido salvar vidas y asegurar que todos los niños tengan acceso a un diagnóstico y al tratamiento oportuno através de nuestro programa social "Regale una vida". Al incluirnos en su legado, está garantizando que podamos llegar a más regiones de Colombia para que los corazones de más niños y niñas puedan seguir latiendo.

#### ¿Qué recepción esperan tener con esta iniciativa?

Esperamos despertar esa "semillita" de generosidad que todos tenemos, y que a veces queda dormida con el tiempo. La invitación es a reactivarla, a que las personas vean cómo lo que construyeron a lo largo de sus vidas puede transformarse en oportunidades y bienestar para los niños en el futuro. Queremos que comprendan que las herencias no son solo para quienes poseen grandes riquezas; cualquier persona puede contribuir, sin importar el tamaño de su patrimonio. El objetivo es trascender y garantizar que las causas, como las que promovemos, perduren en el tiempo y sigan generando impacto.



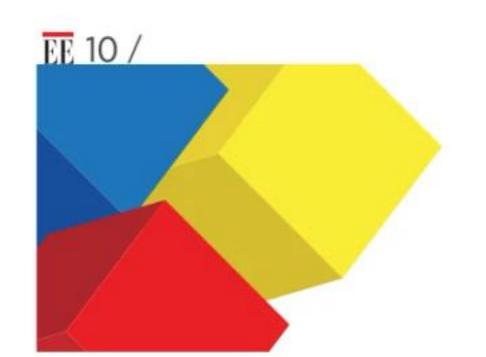









# Colombia 20

Los nasa resisten al control de disidencias

## La historia del pueblo que le hace frente a la violencia en el Cauca

Segunda entrega de la crónica de un viaje por el resguardo de Tacueyó. A través de las empresas comunitarias y las iniciativas de memoria, los indígenas nasa combaten el estigma y el reciclaje de la guerra. Buscan promover el turismo para tener otra opción de vida.



JULIÁN RÍOS MONROY

irios@elespectador.com @julianrios\_m

El caserío aparece 15 minutos después de dejar atrás la carretera pavimentada. Desde el otro lado del río, Tacueyó se ve como una rasgadura en la montaña. Serpenteamos el último tramo de la trocha hasta entrar al pueblo: cuatro calles y seis carreras con casas de material, la mayoría de una y dos plantas. Un camión frena al frente de la iglesia Nuestra Señora del Tránsito, una construcción modesta pintada de azul y blanco que aún mantiene los adornos navideños en su fachada. Por las vías camina uno que otro "kiwe thegna" (guardia indígena), identificado con su chaleco azul y su bastón de mando, así como pobladores desprevenidos de piel cobriza en bluyín y tenis, casi todos, indígenas nasa (que representan el 96 % de la población de Toribío, el municipio caucano donde se ubica el resguardo de Tacuevó).

Varios de los locales comerciales alrededor del parque están destinados a microempresas comunitarias que han creado los nasa en las últimas décadas, para darles forma a los planes de vida que establecieron hace 44 años bajo la guía del padre Álvaro Ulcué Chocué, el primer párroco indígena del país.

Hoy por hoy, en medio del abandono estatal y el control violento que las disidencias de las FARC intentan imponer en este territorio enterrado en las montañas del Norte del Cauca, esas iniciativas económicas se han convertido en la principal carta de las autoridades indígenas para resistir al conflicto y para garantizar su soberanía alimentaria. (Este sábado, en la primera entrega de esta crónica, le contamos cómo se resiste a la violencia a través del cuidado del territorio y del turismo indígena).

"Los grupos ilegales, históricamente, han tratado de involucrar a las comunidades en sus acciones. Actualmente tienen reclutados a varios de nuestros jóvenes, pero a partir de nuestras empresas tratamos de mostrarle a la población que hay opciones, que desde lo comunitario podemos salir adelante", dice uno de los líderes indígenas de Tacueyó.

#### Resistir a la ilegalidad desde una apuesta colectiva

Pensar en colectivo la vida y el territorio son las bases de la cultura nasa. Estos lazos se crean desde el nacimiento, cuando el cordón umbilical del niño se entierra en la cocina u otro espacio de la casa de sus padres.

Mientras crece, camina de la mano de sus abuelos, aprende a interpretar los vientos y recorridos de las aguas, acompaña a sus padres a las tulpas de pensamiento y a las reuniones, en las que siempre se habla de lo político-organizativo, de juntarse en mingas para cultivar, de arreglar las casas, de mantener los cami-

Los nasa, mediante su propio sistema financiero, respaldan a los indígenas para que sustituyan los cultivos de uso ilícito y busquen opciones de vida en la legalidad.

nos, de protestar, de construir...

Bajo ese precepto comunitario nació, en 2002, el Fondo Rotatorio Kwentyu', una suerte de banco indígena con sede en Tacueyó. "Los mayores soñaron con un sistema financiero adaptado a nuestro territorio", dice Emma Fernanda Latín, la coordinadora del fondo, que se ubica en la "vat wala" (casa grande), la edificación donde se concentran las autoridades políticas, ambientales y de salud del resguardo.

Las paredes de la "yat wala" están decoradas con murales coloridos que reproducen la historia de los espacios sagrados y de los líderes históricos de la zona. Debajo de una pintura del padre Ulcué está el retrato de José Miller Correa, una reconocida autoridad de Tacueyó que fue asesinado en marzo de 2022, y cuya figura se convirtió en un símbolo de la resistencia nasa.

"Como acá la tierra es colectiva y no se puede hipotecar, teníamos dificultades para pedir préstamos en el Banco Agrario. En sus inicios, el fondo se creó para solventar las necesidades de los comuneros que querían sembrar comida, pero ahora estamos fomentando la cultura del ahorro y generando alternativas distintas a los cultivos de uso ilícito, como la ganadería, el turismo o el acceso a educación", explica Latín.

Acá, donde los grupos ilegales se imponen no solo por la fuerza de las armas, sino porque muestran una opción de obtener ingresos y poder que los jóvenes ven lejana en otros campos, una alternativa de crédito como el fondo rotatorio se convierte en una barrera para tener nexos con los violentos. Si el indígena quiere abandonar los cultivos de marihuana o coca, allí le hacen el presupuesto, lo asesoran y le dan los nes", dice la coordinadora.



La población de Tacueyó trata de posicionar el valle de palmas de cera de Sinaí, en Santo Domingo, como destino turístico. /Fotos: Julián Ríos Monroy

insumos agropecuarios.

Ese tema, el de las siembras de uso ilícito, sigue despertando controversia entre las comunidades. Aunque desde febrero de 1985, con la resolución de Vitoncó, se ordenó restringir esas plantas solo a usos medicinales y ancestrales, el mandato no se cumplió.

Cuando anochece, las montañas de Tacueyó parecen pesebres formados por las bombillas de los cultivos de cannabis. De ahí que una de las principales apuestas sea incentivar la sustitución de las matas que respondan a la dinámica del narcotráfico, cuyo control atrae a los grupos ilegales.

Lea: La lucha de los indígenas contra los cultivos de marihuana

"Siempre nos han estigmatizado por el tema del conflicto, pero como indígenas no compartimos eso, y por eso identificamos las problemáticas y damos opcio-

Un ejemplo de eso es el concesionario de motocicletas. La iniciativa surgió porque las autoridades vieron que al pueblo estaban llegando vehículos de origen dudoso, y decidieron crear una opción para que los comuneros pudieran comprar motos nuevas, con todas las garantías de legalidad, y dándoles facilidades de pago.

#### Las microempresas comunitarias

A una cuadra del parque principal, en una casa de paredes blancas de una planta, está la sede de Nasalac, donde Luz Mary Sandoval organiza un mostrador con quesos y yogures en todas sus presentaciones. La empresa nació en 1986, poco después de las primeras recuperaciones de fincas que estaban en poder de terratenientes, pese a tener títulos coloniales que las certificaban como parte de los territorios indígenas.





Esta es la iglesia principal del casco urbano de Tacueyó.

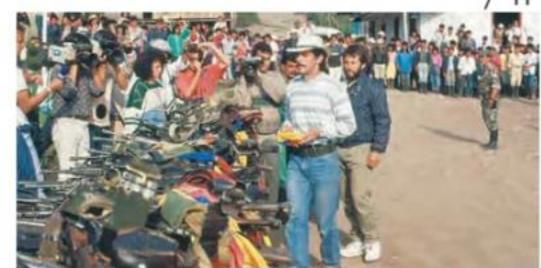

Carlos Pizarro en la entrega de armas del M-19. / Luis Ramírez

www.elespectador.com/Colombia-20/

#PaisQueAvanza

£ EEColombia2020

X @EEColombia2002

@EEColombia2002



"Ya con un pedacito de tierra y ganado, la gente vio la necesidad de organizar una empresa para sacar a los intermediarios. Primero recogíamos la leche por las veredas y la llevábamos a vender al municipio de Caloto, pero con los años vimos la necesidad de transformar y tener productos que pudiéramos consumir y comercializar lo nuestro", cuenta el mayor Gustavo Orozco, un nasa rollizo y de bigote que estuvo entre los primeros asociados. Hoy por hoy, 240 familias participan en Nasalac y distribuyen sus productos en colegios, tiendas y supermercados de seis municipios del norte del Cauca.

Al frente, cruzando la calle, aparece un hombre de camiseta roja debajo del marco de una puerta de metal. Su nombre es Reinaldo Peteche, quien empezó a sembrar café en estas monta-

a otros 40 indígenas productores del grano, formó una asociación que ya tiene más de 500 socios y se encarga de transformar el café y de conectar a los cultivadores con las empresas, para que se lo compren directamente.

A media hora del casco urbano de Tacueyó, en camino a la vereda Santo Domingo, se ubica una de las iniciativas económicas más prósperas de los nasa de esta región: Truchas Juan Tama. Lo que empezó como un proyecto de jóvenes que buscaban recursos a finales de la década de 1990 se convirtió en un centro de producción con más de 20 lagos, del que cada mes salen entre 10 y 11 toneladas de pescado a los resguardos cercanos y ciudades como Cali, Medellín y Pereira. "Acá trabajamos más de 60 personas, y la mayoría son jóvenes. De verdad quisiéramos darle trabajo a toda ñas hace 24 años. En 2011, junto nuestrajuventud. Es mucho mejor hoy en día tenemos un presidente Madre Tierra".



que estén acá a que se vayan a los grupos armados o a los cultivos de uso ilícito", dice una de las fundadoras de la iniciativa.

## Santo Domingo, una apuesta por la memoria entre palmas

Desde el aire, el valle de palmas de cera del Sinaí parece infinito. Son montañas y montañas cubiertas de troncos rectos de hasta 60 metros, que surcan un río de agua cristalina que brota desde el Nevado del Huila, muy cerca de allí.

Esas mismas palmeras aparecen, de fondo, en una imagen capturada por el fotógrafo de El Espectador Luis Ramírez el 9 de marzo de 1990, durante la entrega de armas del M-19, la guerrilla liderada por Carlos Pizarro Leongómez, cuyo proceso de paz se llevó a cabo acá, en Santo Domingo.

De aquella época apenas sobreviven un par de casas de madera que, en su momento, ocuparon los hombres de Pizarro, y un letrero desvencijado que declara a la zona como territorio de paz. Camino por la plazoleta del caserío junto a William Díaz Velazco, un líder social que, junto a sus vecinos, trata de impulsar el turismo en este territorio.

"En su momento, tuvimos muchas esperanzas con ese proceso, que ha sido tan histórico que

de la República que perteneció a esa guerrilla, Gustavo Petro. Sentimos que Santo Domingo se quedó en las mentes de muchos, pero por la estigmatización nadie quiere venir, por la violencia que se ha vivido acá", dice Díaz mientras se acomoda una ruana con la que ataja el frío de la tarde.

Hace algunos años, los pobladores de la vereda le apostaron a construir un Museo de la Memoria. Con óleos, retrataron en las paredes varios de los eventos históricos del caserío: la llegada de los campesinos y su encuentro con los indígenas, el incendio que sufrió el pueblo en 1958 (en la época de La Violencia), el inicio del proceso de recuperación de tierras, el renacer del periodo de paz que alcanzaron a vivir, y la huella del proceso con el M-19.

Esa iniciativa complementa los planes turísticos de la zona: caminatas por el valle de palmas, senderos ecológicos, avistamiento de aves, y recorridos al cerro de La Muela y los páramos cercanos.

Wiliam asegura que es una suma de intentos por encontrar una nueva esperanza de vida: "En medio de este conflicto tenemos que buscar opciones. Lo único que le pedimos a la gente es que se dé la oportunidad de venir, porque acá, como comunidad, trabajamos para forjar vida, y para fortalecer a nuestras familias y a la

Justo antes de montarnos a la camioneta para volver a Tacueyó, una pareja de hermanos que estuvieron presentes en las entrevistas -ella de 7 años, él de 9- me abordan con la cautela de quien va a confesar un secreto. Los niños me llevan a un rincón del Museo de la Memoria y me cuentan que hace ya varios meses, "un señor" visitó el caserío y les prometió un parque infantil.

"Nos dijo que podía ser un parque grande, con toro mecánico y todo, o uno más sencillito, con columpios y rodaderos, pero no volvió, y nunca vinieron a poner nada para que podamos jugar. Entonces queríamos preguntarle si usted nos puede traer un parque", dice ella, tratando de encontrarle cura a la desilusión.

Salimos de Santo Domingo con las últimas luces de la tarde. Los hermanos se quedan jugando con una carretilla de construcción, v yo me voy con la frustración de no poder darles una respuesta. Acá, en los lugares a los que el Estado nunca llega, en donde los grupos ilegales dictan el orden y someten, hasta las demandas más básicas parecen una realidad inalcanzable. Por eso este pueblo se abraza a lo único que tiene para resistir a esa violencia estructural: su territorio, su fuerza ancestral, y la oportunidad de mostrarlas al mundo para buscar una nueva opción de vida.



18 DE OCTUBRE, 8 P.M. TEATRO MAYOR

## **ESTADOS UNIDOS** Filarmónica de los Ángeles (LA Phil)

Director: Gustavo Dudamel, Venezuela Solista: Sergio Tiempo, piano, Argentina

Tuboleta: WWW.TEATROMAYOR.ORG

Bancolombia

ALIADO TRANSVERSAL

COGESTOR PRIVADO

EL ESPECTADOR

- 'Estancia' de Alberto Ginastera

- 'Adagio para cuerdas', de Samuel Barber

'Concierto para piano en sol mayor',

de Maurice Ravel



Clinch LA Phil



PULEP VWE478

# nternacional



Hassan (segunda de izquierda a derecha), durante su visita en Colombia. /Archivo particular.

MARÍA **ALEJANDRA** MEDINA C.

mmedina@elespectador.com 

¿Cuál es su balance tras esta visita de una semana?

Estuvimos aquí para lanzar nuestro tercer reporte sobre el Tapón del Darién. Estuvimos en Turbo y Necoclí. La crisis migratoria y la situación en el Darién son muy serias y tienen múltiples capas. Es un lugar donde los solicitantes de asilo y los migrantes son forzados a hacer elecciones imposibles: hacer el cruce peligroso o, en muchos casos, a partir de lo que hablamos con familias venezolanas, volver a la Venezuela que acababan de dejar bajo una nueva ola de represión.

Lo que vimos rompe el corazón, por decir lo menos. Conocí familias que acababan de llegar y estaban esperando para cruzar, sin nada. Una familia está grabada en mi mente: un padre, una madre y sus tres hijos. Vivían en Colombia, tenían estatus de protección, sus hijos estaban en el colegio, y vendieron todo lo que tenían para regresar a Venezuela y votar en las elecciones. Regresaron, votaron y luego Maduro reclamó la elección pese a lo que advirtieron el Centro Cartery

HRW sobre el Darién

## "Cruzan con un 'postday' por la probabilidad de ser violadas"

Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch (HRW), habló con El Espectador durante su paso por Colombia. Contó lo que pudo evidenciar sobre la crisis humanitaria en el Urabá antioqueño, los llamados que hace a los gobiernos de la región ante la falta de una respuesta migratoria coordinada, su percepción sobre la violenta crisis política en Venezuela, y el rol que Colombia podría desempeñar en eso.

tados. Participaron en las protestas y empezaron a ver que sus amigos y familiares eran arrestados, y no tuvieron otra opción que irse a través del Darién. Estaban esperando a reunir dinero para cruzar. Vimos las Naciones Unidas sobre los resul- que todo el punto de cruce es con- una respuesta humanitaria para nistración para que asuma el rol receptor de las personas que vienen

trolado por el Clan del Golfo, que cobramuy por encimade lo que normalmente cuesta un viaje en bote, lo que hace la situación aún más difícil.

Hay muchos desafíos en estos municipios, relacionados con traer

los migrantes, hay una coordinación inadecuada en el gobierno colombiano para dar una respuesta robusta. Es necesario asegurar que sean claras las responsabilidades del gobierno nacional y de los gobiernos locales, porque sin esa coordinación las personas más vulnerables van a caer por las brechas. Y eso es lo que está pasando ahora: gente viviendo en las playas sin ningún refugio.

Además, diría que una de las cosas más aterradoras que se queda en mi mente es lo peligroso que es el cruce. Cuando hablas en particular con mujeres, la amenaza de violencia sexual es tan grande que, y esta es una de las únicas veces que he visto esto en 20 años en este trabajo, cruzan con la pastilla del día después, porque la probabilidad de ser violadas en el viaje es muy alta. Aun así, no hay ninguna coordinación o enjuiciamientos que estén ocurriendo para enfrentar estos crímenes. Los migrantes son robados o extorsionados, algunos han sido asesinados, y las mujeres son violadas, pero no hay estructuras o coordinación adecuadas entre el gobierno colombiano y el panameño para hacer rendir cuentas a los responsables de estos crímenes.

Hemos hecho un llamado al gobierno para que, de hecho, nombre a alguien dentro de la admide coordinación para la respuesta humanitaria con el gobierno panameño.

Ante ese reporte, ¿cómo evalúa la actitud o la respuesta de los gobiernos, tanto locales como en el nivel nacional, especialmente cuando expertos y organizaciones han señalado que bajo la actual administración ha habido un cambio de discurso sobre la migración, según el cual los venezolanos incluso están regresando a su país?

Creo que es incorrecto decir que la gente está regresando a Venezuela cuando vemos la nueva ola de represión, que algunos han descrito como la peor ola, a partir de las elecciones, Gobiernos como Brasil han reconocido la situación y la necesidad de protección para los venezolanos. Cualquier noción de que Venezuela es segura para volver es, sencillamente, ridícula en este

Hay un desafío muy serio para los gobiernos locales. Son regiones que no tienen suficientes recursos, pero eso no debería ser razón para una parálisis o una falta de respuesta por parte de las autoridades regionales y locales. Se necesitan más coordinación y recursos, lo que debería ser liderado desde el nivel nacional. Eso solo en lo humanitario.

Cuando tienes familias vulnerables viviendo en las playas, expuestas a tormentas o a un calor abrasador, es obligación protegerlas. También sabemos que los niños están siendo separados durante el viaje. Hay una oportunidad para las autoridades colombianas de registrarlos y registrar a los migrantes y solicitantes de asilo que están saliendo, no solo confiar en la información de los dueños de los botes, que es esencialmente el Clan del Golfo, con el fin de desarrollar respuestas en coordinación con el gobierno de Panamá para detener la separación de los niños. Esto debería ser prioridad para el gobierno, pero no vemos prácticamente ninguna respuesta en esta materia.

El otro asunto es la responsabilidad de los involucrados en el tráfico. El Clan del Golfo es visible en Necoclí y Turbo. Hay poca o ninguna presencia de las autoridades o fuerzas policiales o de seguridad. Cuando hay una participación tan obvia del crimen organizado en el movimiento de las personas, en el tráfico de migrantes y personas que buscan asilo, es un rol que la Fiscalía debería estar investigando.

¿Pudieron evaluar el rol de Colombia como mediador en la crisis de Venezuela, pero también como país

## Tiroteo cerca de club de golf de Donald Trump, él está a salvo

La campaña del expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, informó este domingo que el exmandatario está "a salvo" luego de que se registraron disparos cerca de su club de golf en Palm Beach, Florida.

"El presidente Trump se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron en sus inmediaciones. No hay más detalles por el momento", apuntó en un escueto texto distribuido a la prensa, Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump. Según el diario New York Post, el suceso se produjo cerca de su club de golf en West Palm Beach, Florida, donde el expresidente se encontraba jugando ese deporte. Fuentes policiales afirmaron a dicho diario que fueron dos personas quienes intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf Trump International Golf Course y que "los tiradores se apuntaban entre si" y no al candidato republicano, una versión que no ha sido confirmada oficialmente.

NBC, Trump fue inmediatamente trasladado a un lugar seguro cuando se escucharon los disparos.

#### buscando protección debido a la represión en el vecino país?

Cuando se trata de recibir población venezolana, no es un desafío solo para Colombia, sino para todos los gobiernos de la región. HRW llama a una respuesta regional coordinada entre los países de la región, con la implementación de políticas migratorias que respeten los derechos. No todo es malo. El estatus de protección por 10 años que Colombia implementó para los venezolanos es un buen ejemplo del nivel apropiado de protección que la población venezolana necesita en este momento, y llamamos a las autoridades colombianas a que extiendan ese estatus, eso tendría un gran impacto.

Hemos visto que hay muchos venezolanos yendo a Brasil y, a partir de lo que escuchamos de las personas en Necoclí y Turbo, hay más familias que también están planeando emprender el viaje, dado el deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela.

Sobre la mediación, no la hemos analizado. Sin embargo, HRW cree que una negociación significativa entre todas las partes interesadas es la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela. Y hacemos un llamado al gobierno colombiano a que, tanto pública como privadamente, llame a Maduro a terminar con las violaciones y los abusos, porque hemos visto los miles de personas detenidas, documentamos 24 casos de asesinatos de manifestantes o transeúntes, y verificamos que muchos de estos casos fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad o los colectivos. Así que llamamos al

gobierno de Colombia para que use la influencia que tenga para que el gobierno de Maduro cese los abusos y la represión, que se publiquen las actas electorales, y que se permita la verificación independiente de los resultados de las elecciones.

Sobre las propuestas que se han conocido, nos preocupan aquellas que significarían impunidad a los

Nos preocupa la propuesta de repetir las elecciones en Venezuela, lo cual realmente se burla de que sus elecciones independientes se llevaron a cabo".

abusos, incluyendo la muerte de los manifestantes y transeúntes, así como nos preocupa la propuesta de repetir las elecciones, lo cual realmente se burla de que sus elecciones independientes se llevaron a cabo, y es simplemente que los resultados no fueron aceptados y divulgados.

Sobre el estatus de protección: muchas voces y expertos le han hecho saber al gobierno que es importante que lo extienda, pero el gobierno no parece abierto a esa posibilidad. ¿Habló de esto con el gobierno? ¿Cree que es receptivo a considerar dicha extensión, o todo lo contrario?

No escuchamos que el gobierno no esté abierto a extender esa protección, y creo que Colombia para ser líder, no solo en derechos humanos sino al tener un ejemplo en la región, tiene un modelo. Tiene un precedente mostrando que puede cumplir sus obligaciones internacionales de protección. Así que hemos motivado al gobierno en nuestras reuniones a extenderla y no he escuchado la respuesta que usted menciona.

## Es el sentir de muchos expertos y organizaciones en esta materia.

No lo hemos escuchado, y esperaríamos que las autoridades colombianas hagan lo correcto. En la región está la Declaración de Cartagena, Colombia es signataria, muchos gobiernos la han adoptado en el derecho interno y es una definición más amplia que permite brindar la protección en comparación con la Convención del Refugiado. Esperamos que Colombia siga adoptando políticas que estén en línea con sus obligaciones bajo la Declaración de Cartagena.



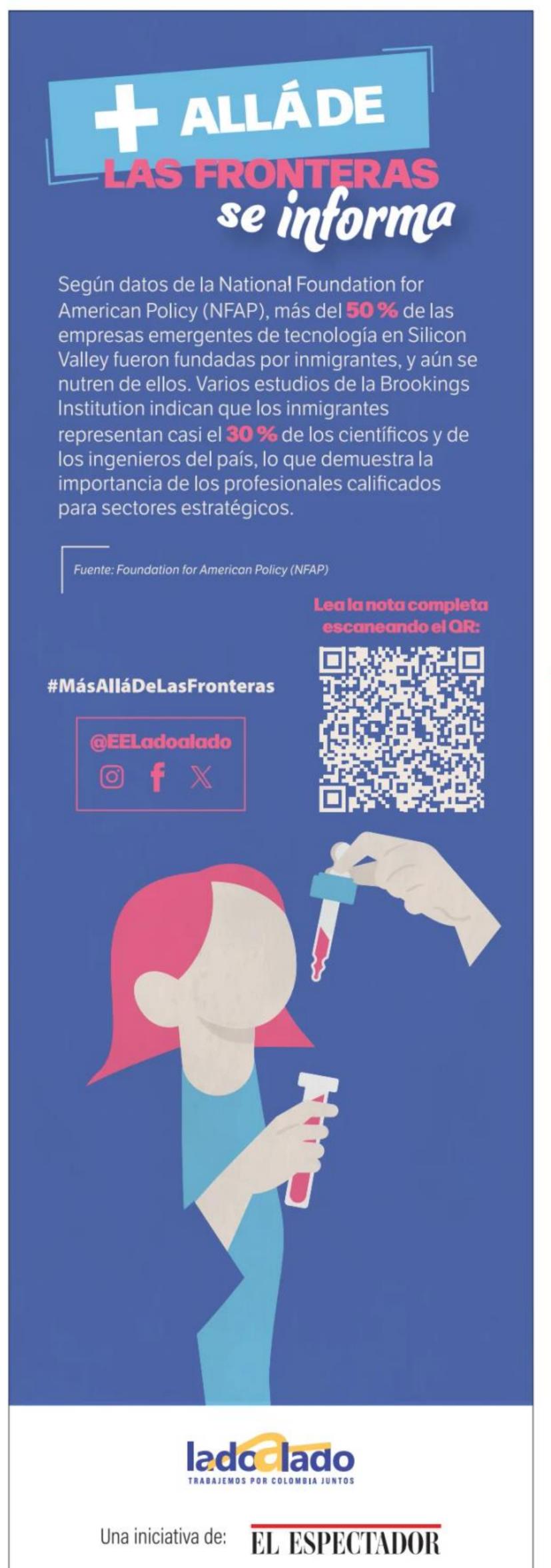

### Otras necesidades del sector

Según el comité, las siderúrgicas aportaron \$620.000 millones en impuestos en 2023, y más de \$2 billones en encadenamientos productivos. Rey asegura que, además del aporte económico que le hace esta industria al país, está

comprometida con la sostenibilidad, y que cuenta con una "baja huella de carbono en comparación con otros países". Para fortalecer esa ventaja, según Rey, se necesita promover la adopción de tecnologías más limpias, como las granjas solares para la autogeneración de energía que implementó Paz del Río. Dichas tecnologías promoverán la descarbonización en los procesos, impulsarán la industria y fortalecerán al sector minero y a una industria que es fundamental para el desarrollo nacional.

# Negocios

El 60 % se produce en Boyacá

# El plan para rescatar el acero colombiano

Las siderúrgicas del país y Mincomercio llegaron a un acuerdo para proteger la industria colombiana. Entre los proyectos se encuentran la creación de una planta de acero plano y el aumento en las tarifas a las importaciones de este producto.



LUCETY CARREÑO ROJAS

Icarreno@elespectador.com

@LucetyC

Las importaciones de Asia están afectando a una multitud de industrias latinoamericanas. No es una noticia nueva, pero no deja de ser problemática para diversos sectores, como el del acero en Colombia.

De fondo, este fue el argumento con el que las siderúrgicas colombianas le pidieron al Gobierno implementar medidas de protección y defensa para la industria local, una conversación que puede tener importantes consecuencias para esta industria, pero también para el resto de los encadenamientos que se desprenden de la fabricación de este material.

De acuerdo con la Asociación Mundial del Acero, para 2023, el 74,22 % de la oferta mundial de este metal en bruto provenía de cinco países, con China en el primer lugar, con el 53,86 %, seguido por India (7,44 %), Japón (4,60 %), Estados Unidos (4,30 %) y Rusia (4,02 %).

Además, la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) destacó que, mientras que América Latina ha aumentado su producción de acero 4 % desde el año 2000, China lo ha hecho en 693 %.

En Colombia la producción del metal se concentra, según un informe de la Agencia Nacional de Minería, en la elaboración de aceros largos, fabricados en cinco plantas de acería y 12 plantas de laminación en caliente. El 60 % se produce en Boyacá. "Aunque el país es el cuarto productor de acero en Latinoamérica, después de Brasil, México y Argentina, la fabricación nacional no es suficiente para suplir la demanda interna, por lo que se debe recurrir a las importaciones", dice el documento.

Sin embargo, el sector en Colombia menciona que se encuentra enfrentando una competencia desleal con importaciones subsidiadas que ofrecen precios muy bajos (casi 50 % más económicas) y condiciones laborales cuestionables, especialmente provenientes de China, Rusia, Turquía y Perú, que han distorsionado el mercado, afectado la producción nacional y generado pérdidas de ingresos.

En esa línea, Bruce Mac Master, presi-

dente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), aseguró, a través de su cuenta de X, que esta industria ha hecho "inmensos esfuerzos por mantener las capacidades de nuestro país, aun en las peores circunstancias como fue el caso de la pandemia".

## Lo que pide el sector

Puntualmente, las siderúrgicas solicitan medidas de defensa comercial para las importaciones de barras corrugadas de Perú, y para el alambrón de bajo carbono de países con los que no se tienen acuerdos comerciales.

"La aplicación de aranceles en la industria siderúrgica no solo es viable, sino también una práctica común a nivel global, para defender a los productores locales de la competencia desleal. Países como Brasil, México, Estados Unidos, los europeos y, recientemente, Canadá, han implementado aranceles para contrarrestar el "dumping" chino y proteger sus respectivas industrias", explica Daniel Rey Suárez, director ejecutivo del Comité de Productores de Acero de la ANDI, conformado por Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Sidoc y Ternium.

"Nunca, en estos 40 años que llevamos trabajando en el sector, habíamos tenido una crisis tan grande como la de estos momentos, el mundo está sobreabastecido. Todas las empresas grandes están mandando acero a precio por debajo del costo a venderse en Colombia. Por eso, hemos solicitado "que se nivele la cancha". No estamos pidiendo que nos subsidien; es, que no nos metan acero a bajo costo", aseguró Maurice Armitage, fundador del Grupo Empresarial Sidoc.

Así las cosas, el aumento de aranceles nivelaría la "cancha" y, según el comité, garantizaría que la industria local pueda competir en igualdad de condiciones y protegería a 50.000 familias que hacen parte del sector. Además, evitaría una crisis similar a la de la Compañía Siderúrgica Huachipato, en Chile, "donde las importaciones desleales llevaron al cierre de la planta y al despido de 22.000 trabajadores", dijo Rey. Actualmente, esta tarifa se encuentra en 5 % y la esperanza de la industria es que llegue a 35 %, pero aún no se conoce la cifra final.

### El camino hacia adelante

Tras exponer sus argumentos, las side-

## Apoyo del Gobierno

El sector insiste en la importancia de que el Gobierno les brinde "señales claras y continuas de apoyo a la industria siderúrgica, garantizando un entorno regulatorio estable y predecible" mediante medidas oportunas para proteger la industria y

"concretar inversiones
estratégicas", puntualizó
Rey. En respuesta a las
peticiones del sector, el
ministro de Comercio,
Industria y Turismo, Luis
Carlos Reyes, dijo que
el Gobierno trabaja en
conjunto con las siderúrgicas
para implementar medidas

que permitan mejorar las condiciones de la industria local. Entre las propuestas, se incluye el aumento de aranceles para equilibrar la competencia, y se proyecta la creación de una planta de aceros planos para reducir la dependencia de importaciones.



Latinoamérica aumentó su producción de acero 4 % desde el 2000, China lo ha hecho en 693 %./ Andrés Torres

rúrgicas lograron la semana pasada un acuerdo "integral de protección y defensa" con el Gobierno para, desde este sector, fortalecer la producción local y aportar a la política de reindustrialización y a la transición energética.

Este metal es clave para la industria manufacturera y para la economía colombiana, pues se emplea en renglones vitales, como la vivienda y la infraestructura.

"Hemos estado conversando sobre la posibilidad de implementar esta protección con el presidente Gustavo Petro, con varios de mis colegas del gabinete, y con los presidentes de las siderúrgicas del país y representantes de los sindicatos de esas empresas", dijo Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, Industria y Turismo.

De acuerdo con el comité de la ANDI, las medidas han sido "avaladas" por los comités técnicos y están a la espera de que el Gobierno expida y publique los decretos. En esa línea, Clara Inés Pardo, economista y profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, recomienda revisar "los costos del país y verificar incrementos o disminuciones en productos finales que podrían afectar a la cadena, así como el tipo de arancel y el costo para que cumpla sus objetivos, promueva la industria nacional, y potencialice las exportaciones".

## ¿Cómo se llevará a cabo el acuerdo?

Durante los próximos días, el sector privado le presentará al Gobierno un plan de inversión con una hoja de ruta "hacia una industria con el mayor valor agregado posible", así como un plan para la producción de acero verde, "que emita la menor cantidad posible de carbono a la hora de

ser producido", explicó el ministro Reyes.

Entre los proyectos que entregará la industria se incluye un estudio para la creación de una planta de aceros planos en el país, que reduciría la dependencia de importaciones, generaría empleo a nivel local y fortalecería la economía circular. Sin embargo, el comité estima que este estudio sería presentado en un período de 12 meses debido a la "rigurosidad" que requiere.

Construir la planta fortalecería la formalización de la extracción de carbón metalúrgico, "mejoraría la eficiencia y estándares ambientales y sociales de la producción de coque limpio, en el que las nuevas fuentes de energía como el hidrógeno pueden jugar un papel importante en la descarbonización del sector industrial del país", comentó Pardo, lo que fortalecerá la cadena de suministro, desde la extracción de minerales hasta la producción de bienes finales de manera sostenible.

Además, permitiría la producción sostenible de este producto, lo que va en línea con la descarbonización de las economías globales, según mencionó el ministro. Vale la pena mencionar que China produce en 12 horas la misma cantidad de acero que a Colombia le toma un año. "En la medida que este análisis nos permita concretar la posibilidad de una producción de un acero verde, tendríamos una ventaja frente a otros países a la hora de exportar acero de alto valor agregado", aseguró Reyes.

Para lograr este objetivo se requiere de la estructuración financiera y del conocimiento técnico que aportará la industria. "Buscaremos construir sobre lo ya existente en el país. La interlocución sincera ha caracterizado este proceso", agregó el funcionario.



El Espectador trabajará en bien de

la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856, Año CXXXVII. www.elespectador.com





# Opinion

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com



Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche. Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911. Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

## ¿Cómo se concierta una reforma a la salud?

IENTRASELGOBIERNO NACIOnal se encuentra en una batalla con el Congreso por los obstáculos al Presupuesto General de la Nación y a la Ley de Financiamiento impulsada por el Ministerio de Hacienda, el viernes pasado se presentó a puerta cerrada un nuevo texto de reforma a la salud. El gesto de hacerlo sin bombos ni platillos, sin avisar a los congresistas previamente, y sin dar mayores explicaciones, generó un fuerte debate entre la Casa de Nariño y varios congresistas. El problema de fondo es que esto genera un nuevo rompimiento para empezar una discusión esencial para el país. Aunque el Ministerio de Salud ha hablado de concertación, su punto de vista no se ha modificado mucho desde el fracaso de la pasada legislatura. Paralelamente, el sistema sigue en franca decadencia y necesita con urgencia una modificación estructural.

Tal vez es necesario empezar por un aspecto que no puede negarse: es urgente reformar la salud. Hemos dedicado suficiente espacio en El Espectador para explorar las razones y las responsabilidades de este gobierno y de los anteriores, pero en estos dos años las fallas se hicieron evidentes. Con la salida de EPS gigantes y responsables, con las intervenciones a veces cuestionables de la Super-

intendencia de Salud, y con el tono hostil desde la Casa de Nariño, hoy tenemos un "monstruo de Frankenstein" que hahecho que los colombianos confien menos en su sistema. Hay desfinanciación, hay malos manejos, hay denuncias de corrupción (aunque algunas son bastante faltas de rigurosidad), y queda la sensación de caos. Crisis, es la palabra que se ha usado, y no es exagerada. Todo eso hace necesario que el Congreso entienda su momento histórico y actúe.

El problema, claro está, es que cualquier reforma no es suficiente. La Casa de Nariño insistió en sus inamovibles. Aunque el nuevo proyecto, encabezado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solo consta de 48 artículos, muchos menos que el proyecto que se hundió en la pasada legislatura, en esencia confirma que el Gobierno quiere consenso pero en torno a sus ideas. Lo dijo el ministro Jaramillo: "Aquí no hay ningún proyecto de ley nuevo, se continúa con el que se entregó el año pasado". El pro-

La presentación de la reforma a la salud revivió los miedos de la incapacidad del Gobierno por dialogar con aquellos que piensan distinto".

blema es que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había dicho que se trata de "una iniciativa que es bien distinta a la primera que radicó el gobierno, y se puede seguir ajustando". Esto llevó a críticas que se resumen en un mensaje del exministro de Salud y de Educación, Alejandro Gaviria: "esta reforma", escribió, es "idéntica en esencia a la va hundida".

Hay, en todo caso, cambios de la realidad. Las EPS parecen haber reducido su oposición, algunas porque ya van de salida del sistema y otras porque, en efecto, fueron escuchadas por el Gobierno. Pero si se quiere hablar del consenso, el lugar es el Congreso de la República, que tiene que tomar la iniciativa, no para hundir la reforma, sino para mejorarla. Como punto de partida, hay dos puntos claves que la propuesta no atiende adecuadamente: la financiación, a pesar de que el Ministerio de Hacienda dijo que habrá suficiente dinero en el 2025, y la estructuración de las funciones. La propuesta del Gobierno diluye el servicio en tantos actores e involucra a tantas entidades territoriales, al punto que revive los temores de una burocracia inmanejable. Sería un desastre que la solución a la crisis sea un cambio sin dirección clara que complejice el sistema. Tampoco se puede esperar que sean el próximo Gobierno y el próximo Congreso los que solucionen los problemas. La reforma no da espera, ¿hay posibilidad de diálogo?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

## El presupuesto de la Nación



EL MINISTERIO DE HACIENDA PREsentó su proyecto de presupuesto para 2025 por un monto de \$523 billones de pesos, equivalente al 30,6 % del PIB proyectado para el mismo año. La senda del presupuesto ha sido creciente en este gobierno: del 27,5 % del PIB en 2023 saltó al 31 % en 2024 y disminuyó un tris dentro del producto para el año entrante. No hubo consenso entre las cuatro comisiones del Congreso que intentaron legislar sobre el proyecto del gobierno, al que siempre se le facilita imponer su criterio, pues no necesita de la aprobación del Congreso para decretar.

Recuerdo una caracterización del Estado colombiano que solía hacer el grupo político al que pertenecía en los años 70: se trataba de una "dictadura civil". De hecho, en la historia del capitalismo, la lucha entre la corona y los contribuyentes se zanjó en Inglaterra a favor de los segundos y del parlamento como el único recinto en el que se negociaban los tributos, lo que requirió que rodaran cabezas muy eminentes. La consigna de la independencia de los colo-

ción inglesa fue precisamente la de "no hay tributación sin representación". En nuestro sistema político ultra-centralizado, el Congreso actúa más bien como notario del gobierno que rubrica todas sus iniciativas con negociaciones que se cierran con concesiones de gasto público regional y en puestos para las bases políticas de los congresistas, que representan las "fuerzas vivas" de sus regiones, pero no se dan intensas controversias ideológicas.

El monto que el gobierno aspira a gastar no se compadece con el recaudo posible, quedándose corto en \$12 billones. Para recaudar el faltante, el gobierno propone una segunda reforma tributaria en los dos años que quedan de su mandato, algo que no ven con buenos ojos empresarios nacionales y extranjeros. Revela poca previsión del gobierno el estar remendando el estatuto tributario cada año. De los 12 billones contemplados, seis billones saldrían de nuevos impuestos y el resto surgiría de endeudamiento adicional, emitiendo bonos que seguramente ofrecerán intereses más altos

Un verdadero impulso al crecimiento exige un fuerte gasto deficitario, para lo cual el gobierno no nos del norte de América contra la domina- cuenta con espacio político". formar verdaderos detectives tributarios.

de los que logró el país en el pasado.

Los nuevos impuestos recaerían sobre plataformas de juego y azar con la tasa del 19 %, restablecerían el IVA a los carros híbridos que perderían su atractivo y el logro de disminución de emisiones de carbono, aunque se mantendría la exención para los carros eléctricos que presentan el inconveniente de no contar con suficientes estaciones de carga en el país. Se ampliarían también los impuestos al carbono. Al mismo tiempo, el gobierno hace concesiones inconvenientes para el equilibrio fiscal, como reducciones de impuestos a ciertas empresas e incentivos al turismo, supuestamente para impulsar la reactivación de una economía que está creciendo muy poco. Un verdadero impulso al crecimiento exige un fuerte gasto deficitario, para lo cual el gobierno no cuenta con espacio político.

Con el mismo ánimo reactivador se establecen rebajas de impuestos a las empresas que inviertan en energías renovables y en el turismo sostenible, que no se sabe bien qué es.

Un último tema que se le cuelga a toda reforma tributaria es la mejora de la eficiencia administrativa de la DIAN, algo que generalmente es difícil de lograr por los sindicatos de la entidad, y por el poco atractivo que tiene de vincular personal altamente calificado y difícil de corromper, sin mencionar la falta de inversión en equipos y en

## **Nieves**

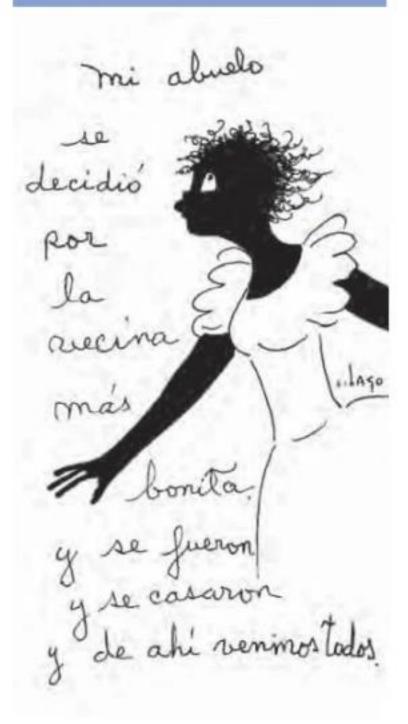

#### LA GAZAPERA

## «Presupuestal» o «presupuestario»: adjetivos correctos

MARÍA ALEJANDRA MEDINA CARTAGENA



HOY OUISIERA REFERIRME A ALGUnos pares de palabras, de distinta naturaleza, pero que pueden causar duda o confusión. Por un lado, tenemos la coexistencia de los adjetivos «presupuestal» y «presupuestario», cuyo uso por estos días puede resultar más necesario o frecuente de lo normal. Lo cierto es que ambas formas son posibles; sin embargo, la Real Academia Española, en distintos diccionarios, ha documentado la segunda como más común o difundida en América, particularmente en México, que en España.

Por otro lado, en los medios de comunicación en días recientes se ha hablado bastante de «órdenes de aprehensión». Este último sustantivo hace referencia a la acción y efecto de 'captar', 'capturar' o 'detener'. Es un significado que comparte con el término «aprensión». Sin embargo, es posible (y preferible, como resalta la Fundéu) diferenciarlos: según el Diccionario de la lengua española, «aprensión» significa principalmente 'idea

infundada' o 'escrúpulo, recelo de ponerse alguien en contacto con otra persona o con algo de que le pueda venir contagio, o bien de hacer o decir algo que teme que sea perjudicial o inoportuno'.

Finalmente, también tenemos las formas válidas y equivalentes «personarse» y «apersonarse», verbos que, en general, quieren decir 'presentarse personalmente'. Según el Diccionario panhispánico de dudas, la segunda forma es la preferida en América, mientras que en Colombia y Ecuador tiene también el significado de 'hacerse cargo de un asunto'.

mmedina@elespectador.com @alejandra\_mdn

#### Osuna



Cafetería

## Fujimori y Abimael, esas simbiosis perversas de A. L.

## SERGIO OCAMPO MADRID

AMBOS MURIERON UN 11 DE SEPTIEMbre, ambos contaban con 86 años al momento de partir, y ambos se despidieron del mundo degradados, sin el poder absoluto que en algún momento creyeron tener. En esa foto de este par de hombres, el uno, un terrorista de la insurgencia, yel otro, terrorista de Estado, ambos con las manos manchadas de sangre, en esa foto de Alberto Fujimori y Abimael Guzmán cabe completa esta América Latina nuestra.

Quisiera poder ver en 100 años cómo trata la historia, la oficial, la de las escuelas a este par de personajes tan opuestos en cuanto a los lugares en que los puso la vida y sus derivas ideológicas, y tan parecidos en su accionar, en sus lógicas, en sus medios para lograr objetivos, y hasta en sus megalomanías. Hay decenas de ejemplos, pero solo quiero recordar un par de esos hechos atroces que protagonizaron estos dos.

Lucanamarca es un nombre que no se debe olvidar. Allí, en 1983, senderistas se tomaron ese caserío de la sierra andina y asesinaron a 69 personas, gente común, como respuesta ante la muerte del comandante guerrillero Olegario Curitomay, quien llevaba un buen tiempo sometiendo a la gente. Bombas puso por centenares Abimael, pero hubo una en 1992 con un carácter difícil de olvidar. Fue en la calle Tarata, en Miraflores, Lima, donde segó la vida a 25 peruanos un 16 de julio. Sim- muertos de Lucanamarca eran simples campe- nuestros extremismos.

ples transeúntes. Según el servicio de inteligencia peruano, los insurgentes se escondieron en la universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.

Dos días después, vino la respuesta de Fujimori: con nueve estudiantes universitarios y un profesor desaparecidos y luego ejecutados, en hechos que pasaron a la historia como la masacre de La Cantuta. Los perpetradores fueron miembros del ejército peruano organizados en el Grupo Colina para combatir a los guerrilleros con métodos fuera de la ley, como torturas, desapariciones, matanzas indiscriminadas. Ya ese grupo, también bajo la presidencia de Fujimori, se había estrenado en 1991 en la masacre de Barrios Altos, una zona deprimida de Lima donde los habitantes habían organizado una "pollada", algo como un bazar comunal, para recaudar fondos y arreglar el alcantarillado. Allí llegaron los asesinos, lista en mano, y acabaron con las vidas de 15 personas, incluido Javier Ríos Rojas, un chico de 8 años.

Por los hechos anteriores y otros más, a Abimael lo sentenció un tribunal a cadena perpetua en 2006 y, en 2007, a Fujimori, extraditado de Chile, la Corte Suprema peruana lo condenó a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. También, le exigió una disculpa pública para las víctimas. La misma Corte aclaró que ninguno de los muertos en La Cantuta o en Barrios Altos tenía relación alguna con grupos terroristas. La Comisión de la Verdad del Perú, en su informe final de 2004, dejó expresamente escrito que los

sinos sin vínculos con el Estado.

Abimael se murió en 2021 y, de ese modo cumplió su cadena perpetua. No terminó en la jaula en la que lo puso Fujimori y desde donde lo exhibió al mundo, pues muchos años atrás negoció con el siniestro Vladimiro Montesinos unas mejores condiciones de vida en la cárcel, a cambio de un supuesto proceso de paz entre Sendero y el gobierno peruano. Fujimori murió en libertad, pues en 2017 lo indultó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero en 2018 fue regresado a prisión, adonde volvió en enero del 19 pues estuvo recluido en una clínica casi cuatro meses. En 2022, fue liberado por un recurso de "habeas corpus" del que se quejó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual fue regresado a prisión, hasta diciembre de 2023, cuando comenzó a vivir en el domicilio de su hija Keiko, ya que se determinó que era un paciente terminal. En todo ese tiempo de rifirrafes jurídicos sobre liberarlo o no, el viejo salió en todas las fotos con su cánula y su balón de gas, sin los cuales ya le era imposible vivir. Desde el año pasado se dedicó con ahínco a grabarpódcasts para defender su labor de gobierno, sin ningún asomo de arrepentimiento. Y, finalmente, nunca pidió perdón a las víctimas.

Es casi poético y muy emblemático que Abimael Guzmán y Alberto Fujimori se hayan muerto en la misma fecha y a la misma edad. Un poderoso, aunque críptico, mensaje de cómo estamos condenados los latinoamericanos a vivir en ese péndulo fatídico en el que oscilan

## Esperar hasta 2050

LO DIVINO Y LO HUMANO LISANDRO DUQUE **NARANJO** 



SIRVIÓELQUESEHUBIERA PREScindido de Joe Biden como candidato demócrata para la presidencia de Estados Unidos y que hubiera sido sustituido por Kamala Harris. No fue esta mujer propiamente vistosa como vicepresidenta, pero le tocó despabilarse como candidata, y lo demostró frente a su primer debate contra Trump la noche del 10 de septiembre. Entró avasallando al set, saludando de mano a su contendor, lo que él no se esperaba, y no tuvo más remedio que atenderla con cortesía. De repente, el magnate quedó como el anciano de la tribu electoral, con sus 78 años. "Ahora el viejo es él, porque yo apenas cumplí 78", dijo Clinton, sacándose el clavo por las burlas que hizo Trump de Biden por sus 81. Fastidioso que el tema de la edad haya cobrado tanta relevancia en cuanto a aspiraciones a cargos públicos, lo que sin duda se debe al aumento del promedio de edad y a un hecho que en unos veinte años hará más frecuentes estos enfrentamientos entre adultos mayores, zona etaria que se pondrá crítica cuando el número de muertos sea mayor que el número de nacidos, algo que ya está ocurriendo en algunos países y que va a generalizarse, alterando las costumbres mundiales. De aquí a eso, Petro, quien ya estará en los 80, para llamar "fósiles" a los de 70 -como lo hizo recientemente-, tendrá que referirse a los nonagenarios. Y Trump, quien habrá cumplido su primer centenario (lo mismo que Le Pen, La Ayuso, Abascal, que andarán por sus 65 para entonces), habrán abandonado su obsesión contra los inmigrantes, pues brazos jóvenes serán de urgencia en sus respectivos países. Estos, los inmigrantes, a su vez, serán menos, pues las africanas y latinoamericanas, también por sulado, se estarán reproduciendo menos.(1)

Se me fue por otro lado, quizás más interesante, el artículo sobre Trump y Harris. Así que lo retomo aquí:

Trump, obsesivo con el tema de inmigración, pero particularizando en los haitianos, dijo de estos que, aparte de su criminalidad, se han vuelto el terror de las mascotas, cazando gatos y perros para comérselos, punto muy sensible para la Humanidad y los estadounidenses. Eso motivó que la producción del programa, durante el mismo, lo consultara en fuentes de autoridad. Otra mentira que encimó, fue la de que en "los períodos en que disminuye la criminalidad en Venezuela, esta aumenta en Estados Unidos". Y bueno, la mentira mayor contra el aborto, fue la de que "hay Estados en que matan a los niños apenas nacen".

Concurrente principal a esta sesión de mentiras, Kamala Harris se pasó la hora y media sonriendo y, por supuesto, cuando le tocaba hablar, se ponía seria. Ella ofrece un país relajado que ojalá más de la mitad de los votantes lo necesiten, con el tope de las guerras que ya tienen, más alguna otra que sus militares requieran, en lugar de la empalizada que el otro aspirante pretende construir hasta cercar el mapa completo y que no se les meta ni uno más de los inmigrantes de 180 países indeseables entre los 195 que tiene el planeta.

Datos aproximados obtenidos de diversos artículos sobre tendencias futuras de población publicados en El País.

## EE 18 / Debate

#### LORENZO MADRIGAL



DEL DEBATE MUCHOS HAN HABLADO y seguirán hablando. Cuando le llegue a algún lector mi atrasado escrito, las cosas que digo ya otros las han dicho y mejor (con la gracia de Samper Ospina, por ejemplo, aunque insisto, yo no soy humorista), con la documentación de Vladdo (el tipo escribe o escribe por él la inteligencia artificial, con autorización) y así.

Los comentaristas dicen que ganó Kamala Harris (ya no salimos de Baracks, Obamas y Kamalas). Yo pensaba lo mismo hasta que llegaron las preguntas internacionales y fue cuando el King Kong este de Trump se desató con la necesidad de poder contener a Putin, de salvar a Zelensky y otras cosas y dejó en las mentes americanas la idea de un machote de ese estilo que puede más que una graciosa dama como Kamala. Otros sufragantes podrían pensar que un Trump reelecto desataría cataclismos de miedo.

No se debatieron a fondo los distintos puntos enfrentados. Trump, reiterativo con su tema de los inmigrantes, la frontera invadida por gente de pésima condición y, en cambio, zafándose él mismo de sus pecados contra la democracia, en cuanto a lo del Capitolio en el 2021. Por su parte, Kamala, con interés en temas cortos, que le tradujeron como peque-

ños negocios (pymes, entre nosotros) y afirmando que ella misma creció en uno de ellos, prometió favorecer a familias de ese estatus, que representan una clase media de gran peso poblacional y electoral. Kamala habla pausadamente, sin extenderse, sin conocimiento a profundidad del tema. Ella, en lo perso-

nal, maneja una bella sonrisa casi permanente, sus ojos son redondos, tipo copa-debrandy, con aquella ensoñación de la raza -que la tiene-, el iris adormilado sobre la parte blanca del ojo o esclerótica. Mujeres, como hombres, han saltado a la notoriedad y gran fama pública desde un lugar común y familiar. Ni ha de calificarse a nadie exclusivamente por su belleza física, pues ello condicionaría al género femenino a exigencias estéticas inequitativas.

Recuerdo el caso del "ingeniero", que también se vió como alternativa, única posible, a elegir: era él o lo que ya estamos viviendo, la realidad de un presidente de izquierda no bien formada ni responsable, con los efec-

tos de derrumbamiento del país. Claro que el ingeniero Rodolfo (q.e.p.d.) era lo único que la torpeza de muchos –en la que se incurre de nuevo– le dejó a la centro derecha como una posibilidad de sustitución en el poder. Ello habría sido distinto de la incertidumbre que hoy se vive, instalado un jefe de Estado prác-

ticamente comunista, inamovible por la vía democrática. Un personaje, de la importancia de Germán Vargas, nieto de Carlos Lleras, acaba de afirmar que estamos a un hilo del rompimiento constitucional por parte del Gobierno. El mal ejemplo de Venezuela aterra a Colombia. Aquí, al menos, podría salvarnos una arraigada tradición republicana.

## EL ESPECTADOL

Editado por Comunican S.A.
Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia.
Línea de servicio al cliente:
601-4232300 Opc. 2.
Redacción: 601-4232300.
Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1.
Publicidad: 601-4232300.
www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

## Cartas de los lectores

## La Mojana: una historia de transformación

La idea de transformar la región de La Mojana en un territorio libre de inundaciones, para implementar un modelo de uso del suelo alrededor de la ganadería y la agroindustria, requería de obras especiales para el manejo del río Cauca mediante diques y jarillones que evitaran los desbordes periódicos. La Mojana, una planicie inundable que comparten tanto el río Cauca como el río San Jorge antes de su desembocadura en el río Magdalena, la conforman un sistema de humedales alimentados por los desbordes del río con procesos sociales y culturales de comunidades de agricultores, pescadores y centros poblados alrededor del agua. La implementación de las obras de "control" del río Cauca, obras correctivas realizadas por el Estado, generó el efecto contrario a lo esperado y las inundaciones se volvieron recurrentes y de mayor extensión, con una mayor permanencia en el tiempo del estado de emergencia, afectando a un mayor número de comunidades. El geógrafo e historiador inglés, David Harvey, utilizó el término "Destrucción Creativa del Territorio" (DCT) para hacer referencia a las actividades humanas realizadas sobre el medio físico en un territorio, que terminan con efectos contrarios. Este proceso de territorialización de la región de La Mojana se comenzó a implementar en la segunda mitad del siglo pasado, con la llegada de la ganadería y de migrantes atraídos por las nuevas expectativas de las obras, lo que llevó a la destrucción lenta de los humedales, ciénagas y caños, a la pérdida de las áreas de pesca, de cultivos, de las áreas de amortiguación de las inundaciones y, lo más grave, a la pérdida de derechos colectivos y a la destrucción de las formas sociales comunitarias alrededor del agua. ¿Qué hacer y quién lo va a hacer?! Ante esta nueva realidad generada por el modelo territorial, no queda sino la alternativa de la acción colectiva para la adaptación comunitaria con la participación de los entes territoriales, incluyendo las universidades locales. Para mantener la dinámica de desbordes del río Cauca y su conectividad con la planicie y el río San Jorge, está la propuesta de definir una zona de desbordes, con uso restringido del suelo, y delimitar una zona de divagación del río, libre de los obstáculos laterales impuestos por el hombre. El nuevo reordenamiento de La Mojana alrededor del agua revive la belleza, la esperanza de las comunidades, y el fluir del río, y demanda del esfuerzo de todos los agentes privados, incluyendo a Hidroituango, que tiene un compromiso con el río Cauca. Édgar Forero



### DE LABIOS PARA AFUERA



historias para que los medios estadounidenses finalmente presten atención al sufrimiento de la gente, pues entonces eso haré".

J. D. Vance, candidato a la Vicepresidencia por el Partido Republicano en los Estados Unidos. Hablando con CNN, Vance explicó así la mentira que dijo Donald Trump sobre migrantes comiéndose a las mascotas en Ohio.

## Mheo



Es la economía...

## Oportunidad de Colombia con Puerto Antioquia y Turbo



EL COMIENZO DE LA OPERACIÓN DE Puerto Antioquia en 2025 estimula a pensar la infraestructura para el comercio exterior y el desarrollo asociado a él.

Con un puerto que le ahorra cientos de kilómetros de carretera a la carga del interior del país que sale por el Caribe, resulta obvio el interés nacional de terminar rápido las autopistas 4G, Mar 1 y Mar 2, y el túnel del Toyo, en Antioquia.

Esa impresionante terminal marítima en Turbo muestra el camino. ¿Por qué no vamos a poder mejorar la competitividad portuaria de Colombia en el Pacífico? Ocupémonos de Tumaco, Buenaventura (dragado), de un nuevo puerto de aguas profundas y de la conexión Pacífico-Atlántico, más cerca ahora que contamos con Puerto Antioquia.

Ecuador tiene diez puertos (nueve privados), y nosotros "uno y medio" sobre el Pacífico, dos décadas después de haber comenzado a hablar de la importancia para Colombia de los mercados de la Cuenca del Pacífico.

Podemos ver Puerto Antioquia como una pieza clave de un tablero nacional de infraestructura portuaria conectada con autopistas, trenes y ríos navegables por barcazas. Pensar en grande la infraestructura hacia el comercio exterior, sin mezquindad política, poniendo sobre la mesa los intereses de las regiones y departamentos.

Desde una perspectiva más amplia de país volcado a los mercados internacionales con una estrategia de largo plazo, es más fácil resolver las tensiones de intereses entre Valle del Cauca y el Eje Cafetero por un nuevo puerto en el Chocó; y entre Antioquia y el Chocó, por la ubicación del puerto de aguas profundas en el Chocó: Cupica o Tribugá, por ejemplo.

Lo que no resulta tan evidente es la necesidad de repensar el tipo de desarrollo asociado al comercio exterior y la relación entre ese tipo de desarrollo y la viabilidad política de terminar de construir la infraestructura para el comercio exterior. Si el desarrollo es más inclusivo, la viabilidad política de la infraestructura necesaria es mayor. El reto es que Turbo y Puerto Antioquia no repitan la experiencia de Buenaventura y su puerto, es decir, poco progreso social, resultado de un acceso limitado al empleo, una tributación local malversada, pereza de inversión de la nación y nula participación social en la riqueza generada (salvo por el 15 % de acciones del Distrito en la Sociedad Portuaria de Buenaventura).

La subregión de Urabá tiene unas fortalezas con las que no contó Buenaventura, y eso facilitaría que EPM solucione el servicio de agua potable, como pide el alcalde Abuchar; que haya un urbanismo para la calidad de vida en Turbo que le compita a Apartadó por la localización de empresas y profesionales calificados, como les sugirió Enrique Peñalosa.

Que miles de pequeños productores agrícolas se beneficien del negocio exportador y que cientos de empresarios locales se integren al ecosistema de servicios que creará la operación de Puerto Antioquia. Es una oportunidad para Colombia de probar un enfoque distinto con el Estado y el capital para el desarrollo. Y sí, el interior del Cauca también necesita carretera al mar: Popayán-Guapi.

@DanielMeraV

#### ANTIEDITORIAL

En respuesta al editorial del 10 de septiembre de 2024, titulado "El presidente adopta su versión más irresponsable".

## Dignidad en medio de una irresponsabilidad generalizada

#### DAIRO ELÍAS GONZÁLEZ QUIROZ\*

NO SOLO ES LA IRRESPONSAbilidad de Gustavo Petro Urrego: es también la irresponsabilidad de algunos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) -que no es el juez natural del presidente Petro v no puede destituirlo de su cargo- y del Consejo de Estado, que afirmó que en curso no hay un golpe de Estado contra el mandatario. Así mismo, el ente electoral investiga "la financiación de su campaña, los montos que se reportaron y se dejaron de reportar, y tomar decisiones sobre los involucrados, incluyendo, si es el caso, una remisión a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes", lo cual puede hacer, pero justa y responsablemente, y sin ningún protagonismo mediático.

Por la falta de neutralidad y por el abuso de poder contra la figura presidencial y su movimiento político por parte de esos dos consejos independientes, nuestro presidente escribió en su cuenta de X: "Esta vez le toca al pueblo colombiano y ya no es llenar la plaza de Bolívar sino ir por el poder". Esta casa editorial tiene razón en cuestionar al presidente con estos interrogantes: ¿A qué se refiere con "ir por el poder"? ¿A suplantar la institucionalidad? ¿A sustituir la Constitución? ¿A perseguir a los "traidores"? En verdad, "lanzar frases así, sin contexto, mientras dice que lo quieren tumbar", es mostrar el lado caprichoso y equívoco del presidente.

Hoy más que nunca, necesitamos un presidente con "cabeza fría y consciente de su propia influencia". Lógicamente que las palabras importan; sus convocatorias, también. Y claro, "la institucionalidad no puede estar al vaivén de peleas con lógicas tuiteras" y combinaciones fatales para la salud mental colectiva, como cuando se mezcla la ferocidad del verbo "con el desgaste y abuso de la noción de pueblo", lo cual es "un atentado contra los resortes de la comunicación" conducente al desconcierto nacional, como bien dice Arturo Guerrero. El doctor Petro tiene que respetar la separación de poderes y no puede seguir con discursos beligerantes que motiven al odio y a la polarización, tampoco los dos consejos mencionados; ellos tienen es que unir al país. Flaco favor, pues, se hace cuando, a escritos tuiteros presidenciales, "se les quieren sacar réditos políticos para dividir a la opinión, en un afán mezquino por desconocer que el trabajo mancomunado es el que más conviene". ¿Podrá, entonces, el CNE enjuiciar con imparcialidad y respeto a la ley la campaña del hoy presidente de la República? ¿Tolerará el Consejo de Estado ese rasguño a su dignidad? ¿Detendrá el presidente su verborrea tuitera? Por el bien de la patria, eso esperamos todos.

\* Profesor emérito, filólogo unilibrista, máster en literatura y escritor platomochotano.

### LA COLUMNA DEL LECTOR

## Montañas de dolor y silencio: una mirada al Suroeste Antioqueño

#### CLAUDIA CAMILA ROJAS HOLGUÍN

EN EL SUROESTE ANTIOqueño la paz no se puede entender, simplemente, como la ausencia de conflicto armado, sino como un proceso integral que incluve reconciliación, justicia, reparación a las víctimas, resignificación del territorio y fortalecimiento de las instituciones locales. Sin embargo, la paz en esta región sigue siendo esquiva, ya que la impunidad es la norma en un contexto de instituciones débiles que, lejos de ofrecer soluciones, se dedican a recopilar cifras que continúan en aumento. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), desde 1985 la subregión ha reportado 125.078 víctimas del conflicto armado, cifra que sigue creciendo debido al resurgimiento reciente de la violencia, con asesinatos, desapariciones y masacres.

Estas cifras representan historias de dolor, de comunidades que viven el trauma de la pérdida y la incertidumbre de la desaparición de sus seres queridos, sin obtener justicia. Este contexto de impunidad no alivia el sufrimiento, sino que refuerza la idea de que la violencia es una herramienta válida para resolver conflictos en ausencia de un Estado fuerte. Las 125.078 víctimas del Suroeste Antioqueño son solo una parte de la realidad: tras esos números se esconden familias rotas y comunidades desarraigadas que viven en silencio, generando un impacto duradero en el tejido social, la cultura y el bienestar de la región. Este escenario nos debe invitar a reflexionar sobre lo que realmente significa la "reparación a las víctimas".

En esta subregión, el conflicto está enmarcado principalmente en la ruralidad, donde el silencio v el abandono del Estado son más profundos. Las comunidades rurales enfrentan múltiples vulnerabilidades que exacerban las dificultades para lograr la erradicación de la pobreza, la eliminación del hambre, el acceso a la educación y la igualdad de género, que parecen inalcanzables bajo estas condiciones, y que se intensifican cuando se les suma el temor en el que se vive hacia el conflicto armado. Un desgarrador ejemplo es el caso de las tantas mujeres que han sido desaparecidas, abusadas y asesinadas, cuyos cuerpos reaparecen abandonados en las orillas de ríos v cañadas, dejando a sus familias y comunidades sumergidas en el dolor y la impotencia de recoger lo que queda de ellas. Estos crímenes se materializan en el género femenino simplemente por haber nacido mujeres en una sociedad injusta, violenta y sorda, que solo parece conmoverse cuando las tragedias aparecen brevemente en los noticieros, quedando en el silencio infinito sin explicación. Un caso reciente se registró el 1º de agosto, en el municipio de Andes, donde una joven de 22 años, aparentemente obligada a subir a un vehículo en compañía de dos hombres, desapareció y de la cual, hasta el día de hoy, no se tiene noticia alguna.

Las cifras crecientes de víctimas y la persistente impunidad muestran un territorio atrapado en un ciclo donde la violencia y el silencio refuerzan la desigualdad y el olvido. Sin un esfuerzo concertado para enfrentar estos desafíos estructurales y la impunidad que los perpetúa, el Suroeste antioqueño seguirá siendo un territorio donde los derechos fundamentales permanecen vulnerados y donde el sufrimiento de sus habitantes continúa, invisibilizado y silenciado.

Quienes habitamos en el Suroeste esperamos ser reconocidos por otras razones más allá de las montañas productoras de café, incluso si este reconocimiento implica el gran dolor de enfrentar la realidad sanguinaria de la que aún no se puede hablar con libertad.

## Foto de la semana



Elementos culturales en la vereda de Pueblo Rico, Manizales (Caldas). / Julián López Peña.

Envíanos tu propuesta para La página del lector al correo elespectadoropinion@gmail.com, indicando tu nombre completo y la categoría en la que quieres participar. Columna del lector: Cualquier tema es bienvenido, lo importante es convencer con argumentos. Extensión máxima: 600 palabras. Antieditorial: Cuéntanos en un texto por qué estás en desacuerdo con cualquiera de los editoriales publicados en El Espectador. Extensión máxima: 500 palabras. Foto de la semana: Muéstranos la mejor fotografía que hayas tomado. Buscamos imágenes de buena calidad. Tamaño máximo de archivo: 3.0 MB. Sé original. No caigas en lugares comunes ni repitas el contenido abordado por otros. Esperamos textos bien escritos, sin errores de redacción ni ortografía. Comprueba todos los datos y las fuentes que citas. Evita el lenguaje pretencioso y burocrático. Atrêvete a disentir. Nos gustan los enfoques inesperados y distintos. Sé respetuoso. No tendremos en cuenta propuestas que contengan insultos, afirmaciones falsas o inciten a delitos. Evita enviarnos contenidos que ya hayan sido publicados antes en otros medios. Tu colaboración debe ser exclusiva para El Espectador.

## Trump dice que odia a Taylor Swift, quien apoya a Kamala Harris

Después de que el ícono de la música Taylor Swift dijera que va a votar por Kamala Harris en las próximas elecciones presidenciales, el candidato republicano y expresidente Donald Trump afirmó ayer que odia a la cantante estadounidense con más éxito del momento. Con un directo "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!" con

mayúsculas y exclamaciones, Trump se desahogó a través de su red social Truth Social contra la multipremiada artista.

El pasado martes, poco después de que concluyera el debate que enfrentó a los dos principales candidatos a la presidencia estadounidense, el expresidente republicano Trump y la actual vicepresidenta, la

demócrata Kamala Harris, Swift publicó en Instagram una extensa publicación en la que contaba que en los comicios del 5 de noviembre votará por Harris. En una entrevista en Fox News, Trump describió a Swift como una "persona muy liberal" y dijo que "probablemente pagará un precio por ello en el mercado".

El pasado miércoles Swift volvió a lograr un nuevo hito, al igualar el récord de 30 premios MTV Video Music Awards (VMA) que acumula Beyoncé.

# Música

El mexicano se presentará en Colombia

## Siddhartha, "Miel de Azar" y el dulce sabor de la casualidad

El mexicano se presentará en Colombia en el marco de su gira "Miel de Azar Tour" los días 5 y 7 de diciembre, en Cali y Bogotá, respectivamente. El músico habló para El Espectador sobre su experiencia en el Festival Cordillera 2023, su proceso creativo y de su más reciente EP, que le da el nombre a su gira.



MATEO MEDINA **ESCOBAR** 

mmedinae@elespectador.com @tamdemes

Un cúmulo de casualidades fueron las bases para que el músico mexicano, Jorge Siddhartha González Ibarra, conocido como Siddhartha, creara el EP "Miel de Azar", que lanzó el pasado 12 de junio. El cantante, productor y compositor, originario de Guadalajara, creó seis nuevas canciones, unidas por el hilo conductor del azar.

"Son canciones que se dieron en distintos momentos y bajo diferentes circunstancias. Fueron casualidades con estudios. Una composición se dio en un país, otras en otros. Todos los aspectos del EP se dieron de una manera muy poco pensada y planeada. Eso creo que le dio precisamente su magia y personalidad", explicó el músico en entrevista para El Espectador.

El artista aseguró que fueron canciones que salieron sin querer y que después terminaron siendo algo importante. "Esa cadena de sucesos que la vida misma los acomoda para hacer algo. Esto terminó siendo este álbum. Lo que en un principio quizá era una colaboración precisa y única, después terminó sumándose a otra y a otra". El mexicano colabora con el dúo musical argentino El Zar, integrado por Facundo Castaño persona de hábitos rígidos. No

Montoya y Pablo Giménez, en la canción "Diamantes". Y colabora con otro argentino, Emmanuel Horvilleur, en "Acapulco".

A Siddhartha, el azar es un tema que le fascina e intriga. "La vida está llena de esos pequeños mágicos accidentes, que terminan dándote un resultado inesperado. Me gusta mucho pensar en que hay una parte de azar y una parte de suerte (...) La vida está absolutamente llena de casualidades. Es un tema que tengo muy presente en mi vida, en mis canciones, y me gustó incluirlo en el título de este EP. Siempre he pensado que un álbum debe tener en la portada el espíritu de todo lo que sucedió y que, además, para mí es un augurio".

Siddhartha ve el azar como algo dulce y así es como llegó al título del EP, una experimentación con seis canciones que exploran nuevos sonidos y texturas. "Cada canción fue una historia diferente. Se instrumentó conforme cada una lo pedía. Es algo que no planeo mucho, sino más bien guiado por los deseos. Después de hacer música vas necesitando cambiar los ingredientes, hacer uso de otros elementos y juntarte con distintas personas, porque si no, la música se empieza a tornar repetitiva. A mí me gusta mucho sentir que cada vez que hago una canción estoy dirigiéndome a un lugar distinto, no necesariamente como una competencia, sino una especie de exploración personal".

El artista nunca ha sido una

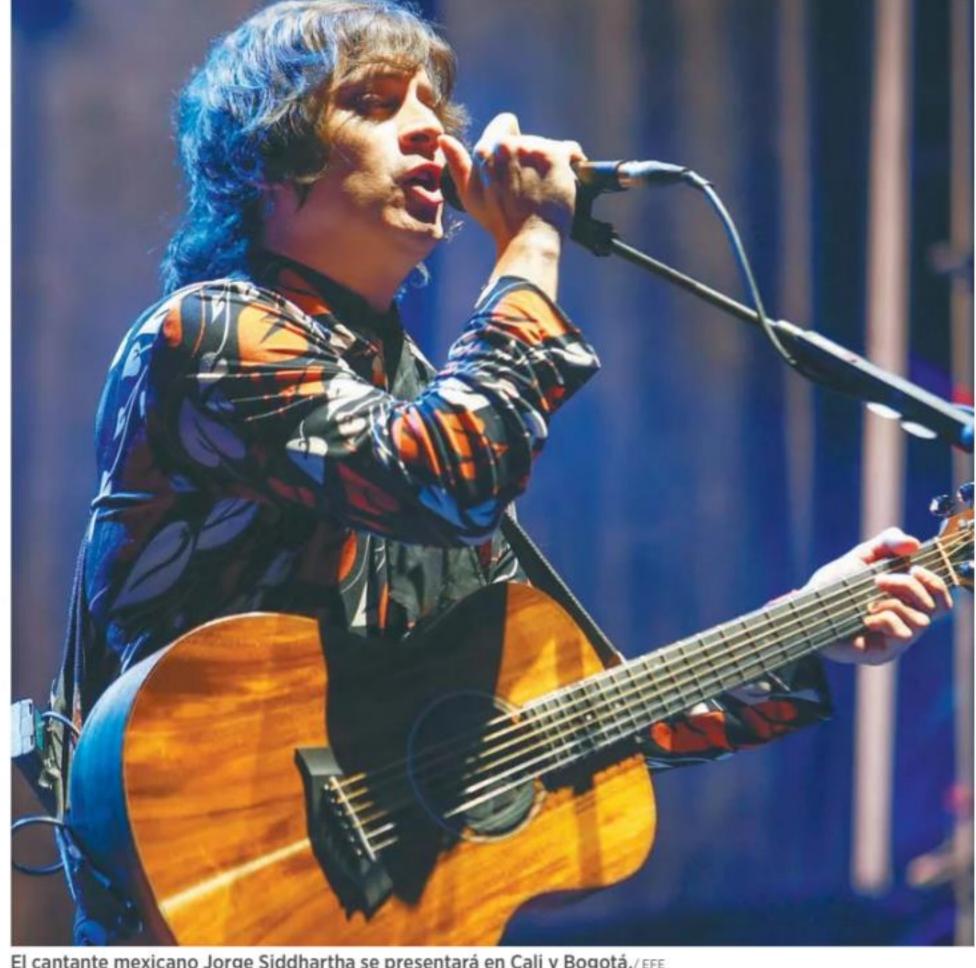

El cantante mexicano Jorge Siddhartha se presentará en Calí y Bogotá./EFE

frecuenta los mismos lugares y no tiene rituales que marquen su rutina. "No es mi personalidad, y en ese sentido creo que en la música me muevo de manera parecida. No me gusta estacionarme en el mismo sitio (...) Para mí estar en movimiento es mejor. Llegar a distintos lugares, tanto de producción como de estética del sonido. Que las composiciones vayan cambiando a través del tiempo me parece sano y habla también de estar en el presente".

Siddhartha se presentó en Bogotá el año pasado. Lo hizo en la tarde lluviosa del primer día

Siddhartha ve el azar como algo dulce, y así es como llegó al título del EP, una experimentación con seis canciones que exploran nuevos sonidos y texturas.

del Festival Cordillera, la misma en la que se presentaron otros artistas y bandas, como sus compatriotas mexicanos Los Ángeles Azules y Café Tacvba, los colombianos Diamante Eléctrico, y el puertorriqueño Residente. "Me dio mucho gusto el buen recibimiento que tuvimos. Hacía tiempo que no tocábamos en Bogotá y nunca habíamos tocado en un festival", dijo.

El músico, que, aunque se presenta a nombre propio para los conciertos y los lanzamientos siempre habla de "nosotros", aseguró que las presentaciones sirven para dejar semillas y que, con el tiempo, crezca la fanaticada. "Hemos estado en Colombia en más ocasiones, no tantas como quisiéramos, pero nos dio mucho gusto la respuesta. Había muchísima gente esperándonos. Se veía una explanada con todos coreando y aplaudiendo con nosotros". El artista recordó que al fondo del púbico había una audiencia tímida, quizá escuchándolos por primera vez. "Fue muy emotivo y sorpresivo. No por Hecho" y "Acapulco".

solemos pensar en que nos va a ir mal, pero es gratificante cuando llegas y te das cuenta de que hay una comunidad grande que te escucha y te espera".

Al cierre de esta entrevista, el artista ya estaba trabajando en su próximo proyecto musical. Se encontraba en su etapa favorita, la creativa. "En este momento la cabeza da para hacer lo que quiera. Ahora mismo estamos en un proceso, llevamos unos cinco o seis días, y ha sido esta parte de destapar lo que traes guardado, musical y líricamente. Es una etapa muy relajada. Aunque evidentemente también el tocar en vivo me gusta, es otra experiencia sin comparación", concluyó el

El artista regresa a Colombia a finales de este año. Estará el 5 de diciembre en el Teatro Jorge Isaacs de Cali y el 7 de diciembre irá al Royal Center de Bogotá. Allí presentará algunas de sus canciones más conocidas y las nuevas creaciones de su EP "Miel de Azar", como "Diamantes", "Nada

## Falleció Carlos José Reyes Posada, dramaturgo y guionista colombiano

A través de su cuenta oficial de X. el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes informó acerca de la muerte del dramaturgo, investigador teatral y guionista Carlos José Reyes Posada, quien era reconocido como uno de los creadores del teatro moderno en el país.

Reyes Posada, además, se destacó por su influencia en la radio y la televisión, más allá del teatro. El dramaturgo estuvo ligado desde joven a las artes dramáticas, gracias a su madre. Desde que realizó su primera obra de teatro en el marco del Tercer Festival de Teatro, en 1959, le dedicó su vida a las tablas. Junto a personajes

como Fausto Cabrera y Santiago García, dirigió el teatro El Búho y se fue convirtiendo en una de las figuras más influyentes en el desarrollo del teatro moderno en el país. Hizo parte de la película "El río de las tumbas" en 1965. Sus habilidades como guionista se vieron reflejadas en la serie "Revivamos Nuestra Historia".

Carlos José Reyes Posada nació en 1941 y falleció ayer, a sus 83 años.

# Cultura

Plumas transgresoras

## Guy de Maupassant: suspenso y naturalismo en el relato corto

El escritor y naturalista francés escribió diferentes cuentos y seis novelas. Varias de sus obras han sido adaptadas al cine.



MÓNICA ACEBEDO

"Lo mejor sigue siendo París -dijocon las mujeres pasa como con las antigüedades: las apreciamos más en los lugares en donde no esperamos encontrarlas; pero realmente rarassolose las encuentra en París". -"La bella desconocida"

El discípulo favorito de Gustave Flaubert, Guy de Maupassant (1850-1893), fue una de las plumas más transgresoras de la literatura decimonónica en Francia. Su obra se balancea entre el Realismo y el Naturalismo y, al mismo tiempo, golpea la puerta de lo fantástico y

lo irracional. Precisamente esta fusión lo convierte en un escritor sumamente moderno. María José Furió se refiere a la estructura estética de su obra: "Los críticos más favorables a Maupassant destacan, precisamente, el carácter 'luminoso' de su prosa, la virtud transparente, fluida, de sus descripciones; lo equiparan al pintor impresionista que trata de, y consigue, transmitir el fragmento de vida, materia de su arte, mediante la vibración de la luz. En esta vibración que el artista transmite por la suma de detalles, sin necesidad de una línea continua (balzaquiana) entre ellos, nos descubre el latido de la vida". (Lecciones de literatura universal, Cátedra, 2012, p.720).

Nació el 5 de agosto de 1850 en



Guy de Maupassant falleció en 1893, y sus restos reposan en el Cementerio de Montparnasse en París./ Getty Images

Dieppe, Normandía. Su familia era suicidio. de origen aristocrático; su madre, cercana a Flaubert, le pidió que lo acogiera y le enseñara. Se inició en la educación religiosa, pero pronto despreció la vida monástica y fue expulsado. Empezó a estudiar Derecho, aunque tuvo que retirarse por la guerra entre el Segundo Imperio francés y el Reino de Prusia. En 1880 publicó el cuento "Bola de Sebo" que tuvo mucho éxito, y se convirtió en uno de los principales representantes del Naturalismo francés (movimiento literario que expresa la realidad a partir de la observación y el comportamiento social de la manera más objetiva posible). En ese cuento hace una crítica expresa a la aristocracia francesa. La mayoría de su obra se centra en relatos cortos, también escribió algunas novelas; probablemente la más célebre: Pierre y Jean (1887); numerosos ensayos y artículos de prensa. Tuvo varias crisis de salud mental y algunos intentos de

Su prosa ha sido considerada como una fotografía de su tiempo, siguiendo la escuela del Naturalismo que dibuja fielmente a la sociedad de su época. Sus escritos son cotidianos, sencillos y directos; los personajes presentan profundidad sicológica; la voz narrativa es externa, omnisciente, impersonal, no se involucra en los relatos; es también un maestro del suspenso (casi siempre en la mente del lector) y representa con detalle la individualidad de los objetos. Precisamente, en el prólogo de Pierre y Jean, el autor se refiere a la descripción así: "Sea cual sea lo que queremos decir, existe una sola palabra para expresarlo, un verbo para animarlo y un adjetivo para calificarlo. Por lo tanto, es preciso buscar, hasta descubrirlos, esa palabra, ese verbo y ese adjetivo, y no contentarse nunca con algo aproximado, no recurrir jamás a supercherías, aunque sean afortunadas,

a equilibrios lingüísticos para evitar la dificultad".

Recordemos algunos de sus relatos memorables: La casa Tellier (1881) narra la historia de una casa de citas en un pueblo, donde se juntan hombres de diversa condición social y económica. Un día, cuando llegan los clientes, la casa tiene un letrero que avisa: "Cerrado por causa de primera comunión". La Madame que maneja la casa se va con sus cinco mujeres a celebrar la primera comunión de su sobrina en otro pueblo. El cuento presenta contrastes, situaciones cotidianas y el oficio de la prostitución como cualquier otro.

El collar (1884) es otro relato simbólico: Matilde es muy hermosa y ambiciosa, pero como no tiene dinero le toca casarse con un funcionario de instrucción pública. Eventualmente, llega una invitación a una cena y ella se pone feliz. El marido accede a darle el dinero para un vestido, pero se ve obligada a pedir prestada una joya a una amiga. Disfruta el baile, luce muy hermosa, pero al regresar se da cuenta de que ha perdido la joya. La pareja se ve forzada a pedir dinero prestado para comprar una joya igual y devolverla a su amiga. Después de un tiempo se encuentra con la amiga, le cuenta lo sucedido y la amigaledice que la joya era falsa. Es una crítica a las diferencias de clases, a la ambición y la necesidad de aparentar de la clase burguesa.

Guy de Maupassant fue un escritor que logró aprehender la cotidianidad en sus escritos; fue un maestro en las descripciones concretas, en la ironía y el suspenso; experto en mostrar sin necesidad de contar, a partir de una estructura que involucra al lector y en plasmar la complejidad de las relaciones humanas.

## ¿Cómo ayuda el Índice de Sostenibilidad de Cuencas a proteger los ríos de la Orinoquia?

Ante los desafíos de la crisis climática, es clave que Colombia gestione y planifique bien sus recursos hídricos (la Orinoquía concentra el 32 % del agua dulce del país). El Índice de Sostenibilidad de Cuencas sirve para ello. Esta herramienta permite evaluar la salud de un ecosistema de agua dulce ante amenazas como la deforestación, la contaminación, el calentamiento global y el desarrollo agrícola. Este cálculo permite a los distintos actores locales tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar y cuidar la cuenca.

Este índice ha sido implementado exitosamente, por ejemplo, para generar el portafolio de conservación del ecosistema de la cuenca del río Caquetá, y para robustecer los esquemas de licenciamiento de los proyectos hidroenergéticos en los ríos Samaná Norte y Samaná Sur. Actualmente, el índice se está modelando para todas las cuencas y microcuencas de la Orinoquia, y puede ser consultado en la plataforma SIMA. The Nature Conservancy (TNC) está trabajando conjuntamente con Corporinoquia para que esta herramienta pueda ser utilizada en el marco de su gestión y en la toma de sus decisiones como autoridad ambiental



Una iniciativa











www.elespectador.com/ambiente/bibo/ ● ⊗ @ ⊕ @ @BIBOCol

EE 22 / EL ESPECTADOR / LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### Goles colombianos en el exterior

Jhon Jader Durán marcó el golazo de la victoria del Aston Villa 3-2 sobre Everton, en la Premier League de Inglaterra. En Turquía, Davinson Sánchez anotó en el triunfo 5-0 del Galatasaray sobre Rizespor, mientras que Jorge Carrascal lo hizo en el 4-2 de Dinamo Moscú sobre Ajmat, en Rusia. En Argentina, Roger Martínez marcó el tanto con el que Racing venció a Boca Juniors. En Brasil anotaron John Arias y Miguel Monsalve.



/ Fedepatin

## Mundial de Patinaje

No para la cosecha de medallas de Colombia en el Mundial de Patinaje de Carreras, en el marco de los World Skate Games, en Italia. La delegación nacional conquistó ayer dos oros más, con Yicel Camila Giraldo y María Fernanda Timms. La jornada fue suspendida por lluvias y hoy serán las finales de relevos. En patinaje artístico y "skateboarding street" la delegación nacional logró dos bronces.

# CASALE

MUCHA BOLA ANTONIO

Durán

Jhon Jader



# Deportes



Las jugadoras de la selección de Países Bajos celebran uno de los goles ante Colombia, en Cali./EFE



LUIS GUILLERMO ORDÓÑEZ OLANO

Lordonez@elespectador.com 

A pesar de una tremenda muestra de personalidad y carácter, con momentos de muy buen fútbol y otros de incertidumbre, la selección femenina sub-20 de Colombia cayó ante la de Países Bajos en la definición por cobros desde el punto penalti y quedó eliminada del Mundial de la categoría que se disputa en nuestro país.

Luego de haber empatado 2-2 en los 120 minutos de juego, las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua no fueron efectivas desde el punto de los 11 metros y pagaron demasiado caro haber desperdiciado tantas oportunidades de anotar durante el partido. Sin embargo, no hay nada que reprocharles a estas guerreras, que dejaron el alma en la cancha y durante un mes pusieron al país a soñar con el título mundial.

En el Mundial, la tricolor fue de menos a más, con mucha solidez y seguridad defensiva, pero con poca efectividad en ataque. Lució nerviosa en su estreno frente a Australia, a la que sin jugar bien

López y Linda Caicedo. Después venció por la mínima diferencia a Camerún y México, con anotaciones de Yesica Muñoz y Mary José Alvarez, respectivamente. Ganó invicta el grupo A y en octavos de final se enfrentó a Corea del Sur. a la que superó con un tanto de Linda Caicedo.

Ante las neerlandesas Colombia jugó muy bien durante la primera media hora, en la que debió liquidar el compromiso porque generó por lo menos cuatro opciones claras de gol. Las superpoderosas salieron a imponer condiciones y lo hicieron presionando en campo rival, recuperando pronto la pelota y utilizando constantemente su mejor arma, Linda Caicedo.

Lamentablemente la delantera vallecaucana del Real Madrid no estuvo fina en la definición y desperdició tres oportunidades de anotar. Juana Ortegón también pudo marcar con dos remates de media distancia, bien detenidos por la arquera Femke Liefting, una de las figuras del partido, quien sin embargo no pudo hacer nada ante el remate de Karla Torres, que abrió la cuenta a los 13 minutos de juego.

No se veía cómo podían hacer daño las jugadoras naranjas hasta que en una jugada preparada en derrotó 2-0 con goles de Yunaira un tiro libre, dos cabezazos en el por potencia y decisión a tres a un gol de Chae Un-yong.

área le permitieron a Fleur Stoit igualar el marcador. Se escuchó de inmediato en las tribunas del Pascual Guerrero de Cali, colmadas por 37.382 espectadores, esa famosa frase del fútbol: "el que no hace los goles, los ve hacer".

El complemento arrancó diferente, porque el ímpetu de las locales no fue el mismo. Eso sí, mantenían la iniciativa y la intención de ir por la victoria. Hasta que una individualidad volvió a desequilibrar el duelo. Karla Torres recibió un pase de Linda Caicedo y enfrentó a su marcadora por el costado izquierdo, enganchó hacia el centro y con un preciso derechazo mandó el balón a un rincón imposible para la cuidapalos holandesa.

De ahí en adelante la misión era manejar la ventaja y de ser posible ampliarla. Lo hizo tras un contragolpe Gabriela Rodríguez, con una exquisita definición, pero el VAR mostró que estaba levemente adelantada cuando recibió la pelota. Sin embargo, esa acción mostró lo que serían los minutos finales, con las neerlandesas al ataque, apostándole al juego aéreo, y las colombianas atentas a aprovechar los espacios y jugar a la contra.

Estaba claro el libreto y así llegó la igualdad, Inske Weiman, quien había ingresado, les ganó defensas y con un potente zurdazo superó a Agudelo, apenas a cinco minutos del cierre, lo que obligó al alargue.

En el tiempo extra pasó poco. La única opción real de anotar la tuvo Karla Torres luego de una brillante habilitación de Linda Caicedo, pero la arquera Femke Liefting le ganó el duelo.

Ya en los cobros desde el punto penalti las europeas fueron más efectivas, anotaron sus tres lanzamientos mientras que por Colombia fallaron Gabriela Rodríguez, Katerine Osorio y Juana Ortegón. Para ellas y sus compañeras terminó el sueño mundialista, pero para el fútbol femenino colombiano el camino apenas comienza. Habrá que seguir trabajando y mejorando para tener una liga digna, competitiva y que les brinde opciones a las niñas que hoy quieren ser como Linda Caicedo, Luisa Agudelo v Karla Torres.

En la primera llave de los cuartos de final, que se disputó temprano este domingo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Brasil cayó 1-0 ante Corea del Norte, que no sorprendió porque ha sido dos veces campeona mundial de la categoría, en 2006 y 2016. El equipo asiático, rápido y muy ordenado, se impuso con merecimientos gracias

Jhon Jader Durán, del Aston Villa, es sin duda una de las grandes promesas del fútbol colombiano. A sus 20 años, el delantero ha recorrido un camino que lo ha llevado de las canchas de tierra en Medellín a los reflectores del fútbol internacional. Su historia. como la de tantos otros grandes futbolistas, está marcada por el esfuerzo, el sacrificio y un talento innato que desde muy joven lo puso en el radar de los cazatalentos.

Durán comenzó su carrera profesional en el Envigado. A los 15 años debutó en el primer equipo, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en la historia del club en hacerlo. Desde su llegada, dejó claro que su capacidad goleadora era especial. Alto, rápido y con un potente remate, su estilo de juego llamó rápidamente la atención de los clubes internacionales.

En 2021, su gran oportunidad llegó cuando fue transferido al Chicago Fire de la MLS. En este equipo su progresión fue evidente. Durante su estadía en la liga estadounidense, Jhon Jader demostró su capacidad para adaptarse a un fútbol más físico y táctico, consolidándose como uno de los jugadores jóvenes más prometedores del continente.

Ese rendimiento no pasó desapercibido en Europa, y fue el Aston Villa de la Premier League el que apostó por él en 2023. Su llegada a Inglaterra representó un salto cualitativo en su carrera, una liga mucho más competitiva y un entorno de presión constante. Aunque su adaptación ha tenido altibajos, lo cierto es que ha demostrado tener el carácter y la disciplina necesarios para triunfar en el fútbol de élite. Su presencia física y su olfato goleador lo han convertido en una opción muy interesante para el ataque del club inglés, y eso que su crecimiento apenas comienza.

En cuanto a su participación con la selección de Colombia, Durán ya ha tenido algunos minutos en el equipo mayor. Con la capacidad de jugar tanto como referencia en ataque como por las bandas, su versatilidad puede ser clave para la tricolor en los próximos años.

Durán es un jugador con todas las condiciones para marcar época en la selección. Su madurez será esencial para definir si se convierte en una figura central del equipo en las eliminatorias y, eventualmente, en el Mundial. La juventud está de su lado, y si logra consolidarse en Europa, podría ser la respuesta a una necesidad histórica de la selección: un goleador constante y confiable que acompañe el proceso de reconstrucción.

Colombia necesita referentes en ataque, y Durán tiene todo para ser uno de ellos. Por lo pronto, está marcando goles que significan triunfos casi siempre que le dan chance en su equipo.

## Sudoku

| 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 |   |   | 6 |   |   |   |   |
|   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |
|   | 3 | 1 |   | 9 | 8 | 7 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |
|   |   | 6 |   |   | 1 |   |   |   |
|   |   | 4 |   | 5 | 7 | 9 |   |   |
|   |   |   | 1 |   |   |   | 4 |   |
|   |   | 5 | 3 |   |   |   | 8 |   |

|   |   |   |   | 6 |   | 8 | 5 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |
| 5 | 4 | 3 |   |   |   |   |   | 2 |
| 2 |   |   | 7 |   |   |   |   |   |
|   |   | 5 | 8 | 9 |   | 4 |   |   |
|   | 9 |   |   |   |   |   | 3 |   |
| 1 |   | 8 |   |   |   | 5 |   |   |
|   | 2 |   |   |   | 5 |   |   |   |
| 9 |   |   |   | 2 |   | 3 |   |   |

## Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

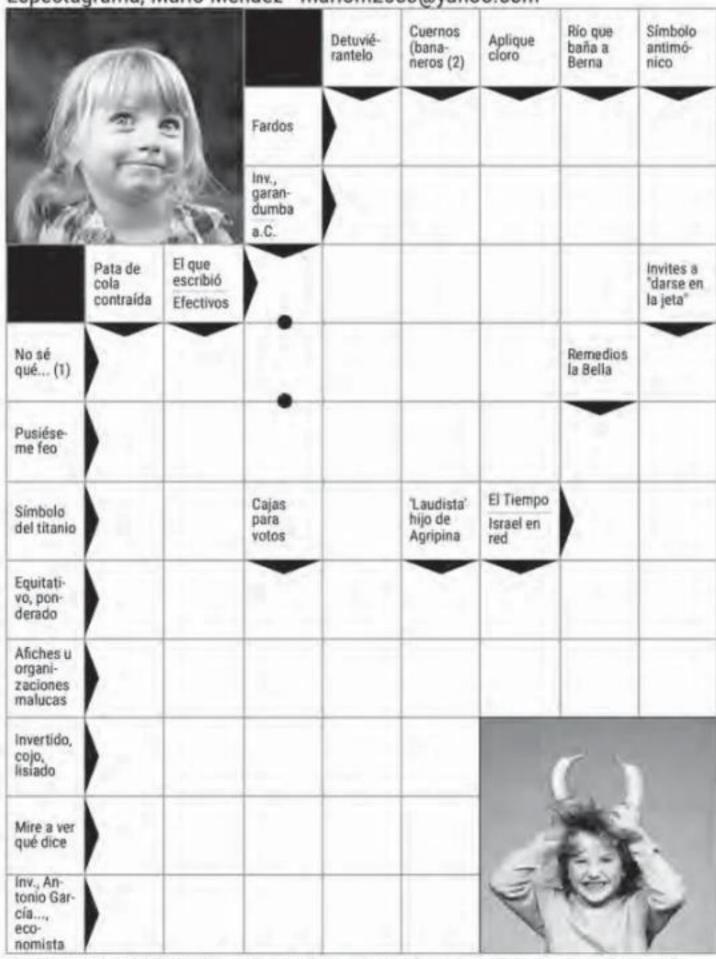

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR, Horizontales: Rombo, Asuan, Micado, Icaza, Bajársia, Aral, Pe, Red, Maia, Galápago, Uraba, El. An. Naide, Verticales: bargian, Carearia, Majadia, Raizal, Abad, Oscar, Apane, Mua, Apia, Sad, Gael, Onoma, Mo.

## **EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA**

Virgo (24 ago. - 23 sep.) A veces la diplomacia no es suficiente para tramitar conflictos. Es mejor cortar cualquier relación para sentirte tranquilo.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Deja de ser tan voluntarioso. No estás siendo nada acertado con tus críticas, ofendes a los demás, cuidado. Número del día: 7.

Número del día: 15.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Felicitaciones por la paciencia que tienes hoy en día, por no caer en provocaciones y por ponerte en primer lugar. Número del día: 7.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) Este es el momento para que des a conocer tu siguiente movida. La buscaste, ahora asúmela sin queja.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Tanto enojo empezando la semana traerá varios bajones emocionales. No es necesario que todo lo lleves al extremo. Número del día: 10.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) No es necesario que pases por encima de los demás para que te escuchen. Todo desde la calma y el amor tiene mejores resultados. Número del día: 2.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Pareces la queja constante en persona. Por favor valora, aprovecha y deja de pensar que te mereces todo porque si, afronta las consecuencias. Número del día: 14.

Aries: (21 mar. - 20 abr.) Ya estás más que listo para cerrar este doloroso capítulo emocional. Dolió, pero fuiste muy valiente. Reconócelo y sigue. Número del día: 0. Número del día: 3.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Que bueno que hayas podido decir la verdad y que ahora todo esté mejor en tu relación de pareja. Prueba dura. Número del día: 8.

Géminis (22 may. - 21 jun.) Vas por la vida sin ganas, porque las cosas no salen como quieres. Un poco de lógica te vendría bien hoy, no te subestimes. Número del día: 19.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Ni más ni menos, ya diste todo lo que estaba a tu alcance. También es justo que recibas y sientas que te aman. Número del día: 5.

Leo (24 jul. - 23 ago.) Así como ruges cuando defiendes tus intereses, deberías pelear por tu familia, te necesitan, pon atención y actúa.

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

## Clasificados

Ordene su aviso

313 889 4044 2627700

EL ESPECTADOR

Maquinaria

**Bienes Raíces** 

Vehículos

**Empleos** 

Negocios

Servicios 11 » Judiciales

Módulos

12 \* Exeguiales

Otros

7 \* Tecnología

Turismo

Palabra \$ 1.681

Tarifas:

Centimetro x col. \$ 66.555

321 492 2547

Edictos \$ 81.345

A estas tarifas se les debe incluir el IVA

Formas de Pago:

» PSE

» Tarjeta de Crédito

Transferencias Bancarias

## DIAN

## Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

EDICTO EMPLAZATORIO. LA DIRECCIÓN DEIMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. DIRECCIÓN SECCIONAL DE YOPAL. DIVISIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS. CITA Y EMPLAZA A todas las personas que

tengan la calidad de herederos de LOPEZ ACEVEDO LUIS JAIRO, identificado con el NIT 75032145-1, para que comparezcan a este despacho dentro de los 20 días hábiles siguientes a esta publicación, a fin que se

notifiquen de los títulos que prestan mérito ejecutivo contra el causante y se hagan parte dentro de la gestión de cobro y/o Proceso Administrativo Coactivo que se adelanta en su contra. H2

## **Edictos**

#### **Avisos**

PRIMER AVISO. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales de Trabajador Fallecido. La empresa Siete M S.A.S identificada con NIT 901724753 informa a los herederos del señor Jaiver Alexander Patiño Mora, identificado con cédula de ciudadanía No.1.029.642.360 de Yopal - Casanare, quien laboró para nuestra compañía hasta el día de su fallecimiento, hecho ocurrido el pasado 4 de septiembre de 2024, razón por la cual la compañía realizó la liquidación de su salario y prestaciones sociales. De manera que, las personas que se consideren con derecho deberán presentarse en las oficinas de la empresa, las cuales se encuentran ubicadas en la ciudad de Yopal en la Calle 22A # 28 - 120 de lunes a viernes de 7:00 am a 12 m y de 1:00 pm a 5:00 pm. Antes de presentarse en la oficina por favor comunicarse al celular 314 201 7874. Para tal efecto, deberá presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo que ostente por el fallecido (Registro Civil de Nacimiento, Registro Civil de Matrimonio, Declaración Extrajuicio, etc.) dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación. H3

PRIMERO.; ADMITIR a solicitud de CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS de la empresa AW COMPANY S.A.S. identificada con NIT No. 900421393-0, representada legalmente por el señor WILDER ARIAS MILLAN, Identificado con cedula de ciudadanía No. 79.858.382 expedida en Bogotá D.C con un caudal solicitado de 11/s para uso doméstico y riego, ubicado en el predio Lote Villa Rosa P-12, vereda Vila de Leyva del municipio de Sabana de Torres, Santander SEGUNDO: DECLARAR iniciado el presente trámite de Evaluación Ambiental a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS para uso doméstico y riego para una planta de tratamiento aprovechamiento y disposición de residuos de la industria petrolera y demás. TERCERO: PUBLICAR, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 Ley 99 de 1993 y demás normas ambientales vigentes, ESTA PROVIDENCIA DEBERÁ SER PUBLICADA en un periódico de amplia circulación regional, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. cuya constancia deberá ser allegada a la Subdirección de la Administracion de la Oferta de los Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, para ser anexada al Expediente No. 210.20. 00275. 2024 y así, continuar con el trámite correspondiente a la práctica de la visita técnica de inspección ocular y evaluación ambiental, CUARTO: NOTIFICAR, Por la Subdirección de Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Renovables Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, conforme al Artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo v de lo Contencioso Administrativo, Notifiquese el contenido de la presente Providencia al señor WILDER ARIAS MILLÁN, Representante legal

AW COMPANY S.A.S. quien podrá ser notificado en las direcciones de correo electrónico ambiental@awcompany. com.co gerencia@ awcompany.com. co a quien se le hará entrega de una copia de la presente providencia, dejando la respectiva constancia dentro del Expediente 210.20.00275.2024. Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se deberá notificar según lo señalado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. QUINTO: Contra lo dispuesto en la presente Providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la lev 1437 de 2011, LG. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE, H1

## **Avisos de Ley**

#### EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA ESAP "FEDESAP" INFORMA

Que la Señora DORIS ADELA BENITO SANABRIA, identificado con la C.C. No 40.218.714. falleció el 01 de AGOSTO, de 2024. Quienes consideren tener derecho a reclamar sobre sus Ahorros, presentarse en la Calle 44 No 53-70 oficina 201 CAN, o comunicarse en Bogotá al Celular 314-4608861 / 3192349252 PRIMER AVISO

### La empresa COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA

Informa que el 13 de agosto de 2024, falleció su trabajador NÉSTOR ALFONSO BARÓN GARAVITO (Q.E.P.D). Que a reclamar sus prestaciones sociales se presentaron las personas familiares del fallecido. Por consiguiente, se solicita a quienes se consideren con igual o mayor derecho a exigir el pago de las acreencias laborales del trabajador fallecido, acercarse a las instalaciones de la empresa ubicadas en la el Km7 +400 Anillo vial Centro Industrial San Jorge, Bodega 1 de la presente ciudad, a fin de reclamar sus derechos. Enviar información relevante al: 310-5574947. Este aviso se publica en cumplimiento de lo preceptuado por el Art. 212 del CST. SEGUNDO AVISO



## Unchatcon...

## Wilfrid Massamba, director del Quibdó Africa Film Fest

## Colombia, la puerta de África para Latinoamérica

El director del festival, enfocado en el cine afro, habló sobre la nueva versión del evento que comenzó el 14 de septiembre y se extenderá hasta el 18 del mismo mes. Además, reflexionó sobre la relación que encontró entre su natal Congo y Colombia.

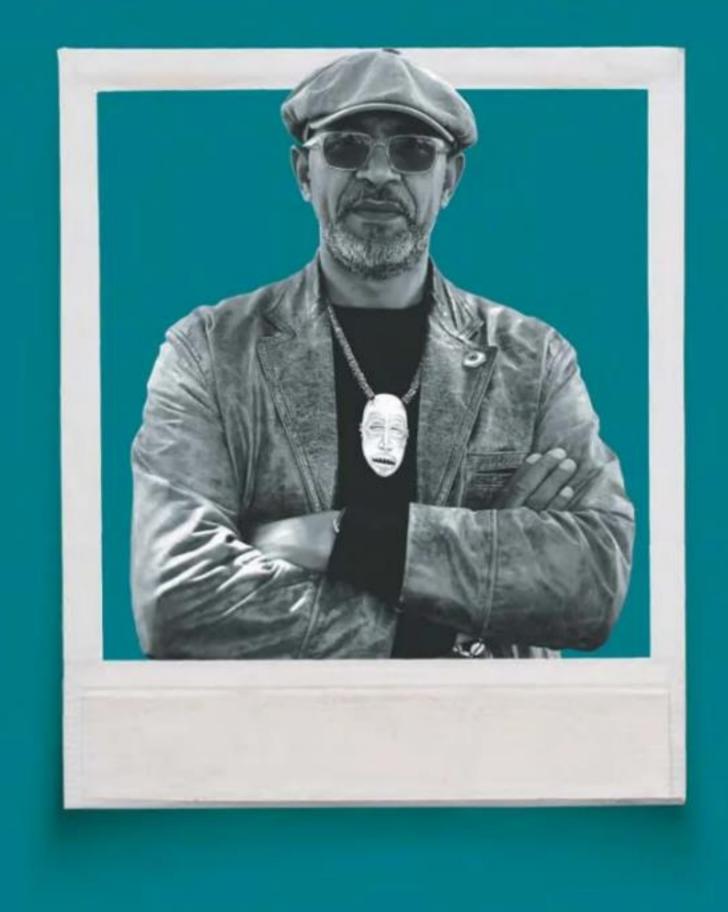

Wilfrid Massamba nació en Pointe-Noire, Congo./ Mauricio Alvarado.



MATEO MEDINA **ESCOBAR** 

mmedinae@elespectador.com

@tamdemes

### ¿Cómo comenzó el Quibdó Africa Film Fest?

El festival nació de varios encuentros. Yo estaba haciendo un taller de cine en Quibdó y, charlando con los chicos, les dije que quería hablar un poco más de África. Sus preguntas se dirigían a las problemáticas que tenemos allá y a lo que los medios muestran. Pero no somos solo eso. Quería mostrar este continente diferente, entonces, como soy cineasta, me surgió la idea de mostrar África por los ojos de los directores africanos, porque son ellos los que trabajan en el terreno y muestran su cultura, sus ciudades y sus costumbres.

#### ¿Qué cambios ha tenido el festival desde su inicio?

En la primera edición nos quedamos solamente con las películas africanas. Después va no queríamos solo eso, sino también tener a cineastas afrocolombianos. Empezamos a hacer este encuentro entre África y los cineastas colombianos, y poco a poco nos fuimos abriendo. Luego, trajimos a cineastas afro de todo el mundo, pensando en la diáspora africana trajimos gente de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Ahora estamos más abiertos, porque no solamente recibimos películas de cineastas afro, sino también de los que no son afro, pero cuyas películas tienen temáticas relacionadas, como por ejemplo "La suprema".

#### ¿Por qué escogieron a Quibdó como la sede del evento?

Chocó es una pequeña representación de lo que es África. Las personas esclavizadas que llegaron a lo que hoy es América Latina llegaron de todos los rincones del continente, por eso encontramos todo este fenotipo de personas que representan a la globalidad africana. Dijimos: hagámoslo en Quibdó, donde el 90 % de la población es afro y representa, para mí, lo que es África en el continente. También, porque me sentía en casa. Se me parece a mi ciudad y a varias otras. Estaba feliz, pues la gente es amable y más abierta.

¿Por qué cree que es importante hablar de

### cine africano en Colombia?

Es importante porque físicamente estamos lejos. Para ir al Congo tengo que pasar por Europa y son varios vuelos; es demasiado. La gente no conoce mucho lo que está pasando allá porque tenemos este océano entre nosotros. Así que lo que hacemos es mostrar el cine, el arte y la cultura, dar a conocer un poquito de nosotros y traer a África hasta aquí. Viviendo en Colombia, que es la puerta de África para Latinoamérica, la gente me mira diferente y se imagina cosas distintas.

### ¿En qué secciones se divide el festival?

El festival tiene varias secciones, entre esas una mirada colombiana, que es muy importante porque recibimos muchas películas nacionales, y este año también tenemos la mirada brasilera, además del panorama africano y otras miradas sobre lo afro. Tenemos los filmes fuera de competencia, que son producciones antiguas que estamos tratando de resaltar para mostrar su valor, y otras como "Igualada", sobre la vicepresidenta Francia Márquez.

### ¿Cuál es el foco este año en el festival?

trados en los afros, y nos estábamos quedando entre nosotros. Entonces este año tenemos "Imaginar lo imaginario", que es dar la posibilidad de hablar de imaginarnos fuera y dentro del cine, pero tener historias distintas. Eso da la oportunidad a la gente de salir de sus cajas, sobre todo a los jóvenes, para mirar afuera de su mundo e imaginarse cómo es vivir y trabajar juntos.

### Cuénteme de su experiencia...

Tengo alrededor de 30 años de experiencia como fotógrafo y cineasta. He viajado mucho por todo el mundo. En algún momento quería hacer y mostrar otras cosas, fui a varios festivales y noté que había algo que faltaba. Porque siempre tenía como su esquina étnica o su parte afro. Pensé en que: o hacemos un cine por todos o hacemos un cine para que la gente se encaje en algunas temáticas en una esquina. Ahí fue cuando hice la primera edición del festival, que fue en el Congo. Allí se trajo el cine de América Latina y de otros países, de la diáspora a África. Ya viviendo en Colombia quería hacer lo mismo, pero a la inversa, de traer el continente africano. Entonces pasé de ser cineasta y fotógrafo a productor de festivales. Me encanta eserol de Los últimos años pasamos por focos cen-\* dar una imagen diferente de los directores.